Wiñazki IDEAS AL PASO

La horda primitiva de la plaza Congreso. P.2



Roa

DEL EDITOR

El Papa actúa como
jefe del peronismo. P.3



Cantelmi
PANORAMA INTERNACIONAL
¿Ultraderechas populistas
por todos lados? P.30



Cruz EL REVÉS Y EL DERECHO Todos los chicos y chicas de mi edad. P.31



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 15 de junio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.212. PRECIO: \$ 2.600,00 EN C.A.B.A Y G.B.A.-RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62.

## El Fondo le pide a Milei que reponga Ganancias y apure las reformas

El Presidente se reunió con Kristalina Georgieva en la Cumbre del G-7.

Milei y la jefa del Fondo Monetario se reunieron en Bari. Poco antes de esa cita, Gita Gopinath, la número dos del organismo, dijo en Washington que la Argentina debe mejorar la calidad del ajuste y seguir con "los esfuerzos para reformar el impuesto a las Ganancias". También pidió racionalizar los subsidios y consideró que los riesgos para la economía "siguen siendo elevados". P. 4

#### **CONTACTO EN BARI**

Bergoglio le dio un saludo corto y apurado al Presidente en la cumbre de líderes



Perez Companc, creador de uno de los mayores holdings

con Biden

Tenía 89 años y siempre sostuvo un perfil público muy bajo. Desde su grupo empresario, uno de los más grandes por facturación y tamaño de la Argentina durante buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, invirtió en el negocio naviero, en el petróleo y la energía, la banca, la ganadería y la producción de

persona. Milei ya había visto este año a Donald Trump, el principal adversario del demócrata. P.8

alimentos de consumo masivo. También incursionó en el entretenimiento. "Goyo", como lo llamaba su familia, fue un hombre muy cercano a la Iglesia Católica y un amante de los autos de carreras y también de los de colección. Sus hijos acaban de dividir el grupo de compañías. P.22

### Pettovello suma a un macrista y Caputo se libera de un hombre de Cavallo

Joaquín Cottani era viceministro de Economía y un hombre de confianza de Domingo Cavallo, que en los últimos meses criticó varios aspectos de la gestión económica. Cottani llevaba más de un mes rodeado de rumores que indicaban su salida. La ministra de Capital Humano, a su vez, incorporará como jefe de asesores a Lucas Fernández Aparicio, que fue viceministro de Trabajo en la gestión de Mauricio Macri. **P.5** 

#### A 30 años de la AMIA, la Comisión Interamericana de DD.HH. condena a la Argentina

El tribunal condenó al Estado por su responsabilidad y la falta de investigación del atentado terrorista contra la sede de la mutual judía del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes. La presidenta del organismo explicó que en el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso. P.20



Sin tregua. Cuando terminaba el partido.

#### Expulsiones y golpes en un final caliente para Boca

Cavani marcó el gol del triunfo ante Velez en la Bombonera. Pero en el minuto final, fue expulsado junto a Ordóñez, que lo había empujado. Y allí se armó el tumulto entre los jugadores. P. 52 Sumario CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

Violencia. Nuevamente, intentando frenar la

sesión en el Congreso. Hubo 30 detenidos.

## La horda primitiva de la Plaza del Congreso





Miguel Wiñazki mwinazki@clarin.com



as hogueras de la Plaza del Congreso chisporrotean aún como un lanzallamas por todo el país. Zumban las cenizas del horror de los agresores piromaniacos. Fue un incendio expuesto para demostrar ¿Qué cosa? Encendieron el móvil de un cronista que trabaja desde hace 32 años cubriendo sobresaltos cotidianos argentinos.

Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le quemaron el auto lloraba luego con lágrimas de todos. "Quiero un país en paz, con trabajo...".

Tras la fragorosa conflagración contra su auto, partió al otro día a rastrear la vida pública para volverla emisión periodística, como siempre pero ahora, tomando medios de transporte, subte, colectivos. Continuó con su tarea como las mayorías que repudiaron ese atentado contra toda convivencia.

Fue una explosión del éxtasis de una patrulla irracional, minoritaria, pero peligrosísima. Activos saboteadores de la democracia.

Los fuegos del auto se elevaban y todo parecía a punto de explotar, y un sujeto danzaba arriba del vehículo como azuzando a la muerte, como invocando al infierno. Y otros lobos bailaban en derredor suyo.

Y otros quemaron bicicletas públicas.

Y dieron vuelta otro auto. Y arrojaron adoquinazos, y lanzaron bombas Molotov. Drogados de ferocidad. Psíquicamente alerados. En el epicentro de la batahola un hombre desnudo se trepó a uno de los monumentos del Congreso y allí, aferrado al inmóvil metal, meditaba como si fuera el pensador de Rodn, muy compungido. Un día antes, como preanunciado los disparates por venir, un polaco trepó sin arnés casi 30 pisos en un edificio de Puerto Madero. Imágenes surrealistas, posnormales. El nudista y el polaco escalador pintaron el espacio público del esplendor de la demencia, en el ciclo que lleva la violencia. Fue una película de otro tiempo, una fantasmagoría, una pesadilla que ya vivimos.

Los violentos actores de la plaza, de ésa jornada en la que se votaba la ley Bases en el Senado, encarnaron grotescas representaciones, como si fueran marionetizados revolucionarios de 1917 intentando tomar el Palacio de Invierno, desangelados replicantes de los que bajaron de Sierra Maestra, funestos y creídos discípulos a destiempo de Trotsky o de Mao en degradado malón, patoteros de pacotilla, enamorados de una Intifada sin objeto y sin sujeto, porque no eran subjetividades reales.

Un sujeto, sujeta su conducta en relación a la convivencia. Un pandillero en masa, aunque esas masas sean cuantitativamen-

te pequeñas, pierde su subjetividad en esa | cuanto se rompa el retén, "mi cabeza volajibarización que festeja las crepitaciones de lo que se incendia sin motivo. La socie-

Pero otra vez aconteció cierta sintonía entre algunos que sesionaban y los atacantes de fuera. Como ocurrió en el 2017 con las 14 toneladas de piedras desde dentro del recinto algunos clamaban por suspender la sesión.

dad mayoritariamente no los tolera.

En 2017 tuvieron "éxito".

El kirchnerismo aún era potente.

La adicción a la violencia, el delirio crónico de los intoxicados por todos los fuegos, está imbricado a la paleontológica ideología -cabe decirlo sí- de los kirchneristas que no construían nada sino muros para impedirlo todo.

Los alucinados de la plaza compendiaron el manual del delirio pandillero extático que brota cuando un grupo ataca con la excitación de las bestias que huelen sangre, como tribus prehistóricas en las guerras del fuego.

¿Qué proponían? Nada excepto la prehistoria. Todo lo que ocurrió fue de una insondable gravedad, y no ocurrió una gran tragedia porque el azar así lo quiso. La votación fue electrizante. Empate y desempate.

Una final con las hordas primitivas pululando arrojadizas fuera, lanzando objetos que en sus manos eran armas. Todo gobierno merece críticas (algunos más que otros) y éste gobierno también las merece.

Sus propagandistas no lo ayudan. Lo enceguecen y enceguecen. Pero entre la crítica y los lanzallamas hay un abismo sin puentes. Describe uno de los personajes de Roberto Arlt en "Los Lanzallamas" precisamente: "Siente que las espirales de su odio almacenan flexibilidad y potencia. Este odio es como el resorte de un tensor. En

rá a las estrellas. Me quedaré con el cuerpo sin cabeza, la garganta volcando, como un caño, chorros de sangre".

Me quedaré con el cuerpo sin cabeza. Metáfora que bien podrían enunciar los patoteros, que otra vez, azuzados por capitanejos conurbanos, quizás rentados, quisieron una vez más romper la democracia con ese odio, cantando con la garganta traqueotomizada por el consignismo, gritando zonceras como zarpas altisonantes, amenazando, infraccionando todos los valores, con su aura de totalitarismo en sus estructuras precámbricas. Entre esos dinosaurios agresivos y la mayoría, se constituyen dos universos distintos, imposibilitados de comunicarse entre sí.

Los más, trabajan, se esfuerzan, estudian y aguardan en una angustia pacífica mientras transitan el territorio del ajuste apabullante.

Los menos, atacan. Golpean. Rompen. Desgarran. Las minorías pueden hacer muchísimo daño. A veces vencen con violencia a las mayorías, y prolongan sus desmanes en políticas refractarias a todo cambio, cualquiera sea. La horda tribal primitiva, en el sentido freudiano del término, se aglutina para guerrear, y solo para guerrear, para confrontar, para apedrear.

La civilización a veces es solo un velo delgado sobre una brutalidad hirviente, que, aunque esté en minoría puede morder por el cuello a la civilidad política, y puede liquidarla, o momificarla en los ataúdes de las pirámides dogmáticas argentinas, enhiestas a pesar de las eras que las descolgaron de todo progreso.

El país elige entre la horda primitiva o el arduo camino de la convivencia, aún en la disidencia. Sobre todo en la disidencia.

Vivimos mil complejidades, y el fuego que incendia no perdona. ■

EL SEMÁFORO

#### Guillermo Kellmer gkellmer@clarin.com

Vladimir Putin Presidente ruso.



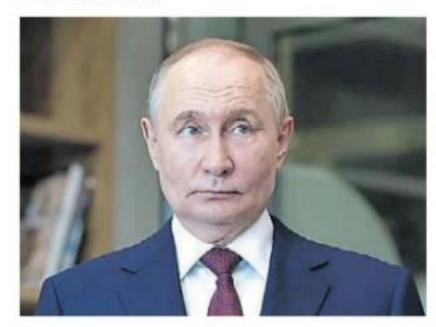

#### Insólita propuesta

Después de amenazar con su arsenal nuclear, ayer hizo una propuesta para detener la guerra en Ucrania. Pero exigió que los ucranianos se retiren de los territorios... tomados por Rusia y que no ingrese a la OTAN. "Absurdo, una farsa", replicó Zelenski, quiencomparó a Putin con Hitler.

Joaquín Cottani





#### La renuncia

Hasta ahora, el ministerio que conduce Luis Caputo estaba a salvo de la seguidilla de renuncias. Pero ayer, decidió su alejamiento uno de sus funcionarios, Cottani, economista vinculado a Domingo Cavallo. Alegó "razones personales", aunque también mantenía diferencias en la gestión.

#### **Malena Guinzburg**

Humorista.

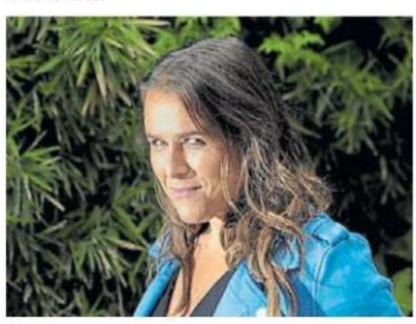

#### Junto a los famosos

"Al principio, pensé que era una broma, no lo podía creer". Pero, finalmente, era real, se concretó: Malena Guinzburg estuvo entre el centenar de artistas de comedia y humoristas que recibió ayer el papa Francisco en el Vaticano. Entre ellos había famosos como Jimmy Fallon, Whoppy Goldberg, Chris Rock y la mexicana Florinda Meza García, la Doña Florida en "El Chavo".



Sumario 3

## El Papa actúa como el jefe del peronismo y Lousteau como si no fuera jefe del radicalismo

DEL EDITOR

Ricardo Roa rroa@clarin.com



sí como te digo una cosa, te digo la otra. Milei venía de un par de semanas tormentosas. En sencillo: malas. Renuncia del amigo y de pronto enemigo jefe de ministros Posse, los líos de la amiga y ministra Pettovello con los alimentos varados para denuncia y solaz de Grabois, y último, pero para nada lo último, la inaudita pero no sorprendente varadura de la Ley Bases, ex Ómnibus, encallamiento entusiastamente fogoneado por el peronismo, la izquierda y hasta supuestos aliados. Aliados en el momento de las elecciones, por supuesto.

Medio año de gobierno y ninguna ley. Los milagros serían para el Papa, se podría decir. Pero Milei tuvo el suyo ¿o no fue ningún milagro si no el resultado de que esta vez negoció como debía? En febrero había sido al revés. Amenazó comerse los chicos crudos, no pudo y abandonó la cancha en medio del partido. Le habían aprobado la mitad de los seiscientos y pico de artículos que mandó, pero le querían bajar más y se enojó y pateó el tablero. "Para sacar una ley mala, prefiero que no salga", alardeó.

Milei tiene ahora su recortada ley, aunque no todavía porque falta el paso de la revisión en Diputados. Le salió bastante más caro pero hubiera sido infinitamente peor no sacarla. Es más importante lo que evitó que lo que ganó. Repasemos la buena semana de Milei, aparte de la ley. Renovación del swap chino, pese a que ya sabemos cómo trató Milei a los chinos. Visto bueno con 800 millones del Fondo Monetario. Y la oposición haciendo desastres y aumentándole la popularidad. Y esto incluye a Bergoglio, que actúa como jefe del peronismo y a Lousteau, que es el jefe del radicalismo y actúa como si no lo fuera. Y frutilla del postre: el 4,2 de los precios.

Ya lo sabemos: Suiza es aburrida, pero ¿qué tendrá de divertido el sube y baja argentino? El miércoles hubo policía dura: los uniformados cabeceadores de adoquines de Larreta pasaron a la acción. Parece

#### La privatización de Aerolíneas es, de pronto, gran preocupación pastoral

que habrá procesados tal vez ahora en serio. Entre los más de 30 presos por la irracionalidad de las piedras y los incendios
hay lúmpenes con gran prontuario policial
mal disfrazados de militantes y militantes
que se disfrazan para zafar. También para
zafar, el kirchnerismo resucita el latiguillo de los servicios detrás de la violencia.
¿Qué dirán las encuestas? Más de una vez
la violencia cambió los rumbos. No parece
haber logrado casi nada de sus propósitos
ahora. Habría que ver si esto no entraría en
lo de la buena semana para Milei.



Ese mismo miércoles, temprano, el Papa fue otra vez Bergoglio. E insistiría. Sacó foto con sindicalistas contra la eventual privatización de Aerolíneas, de pronto gran preocupación pastoral, como para el filósofo formoseño Mayans, otro bergogliano que la repudiaba a los gritos en el Senado. Desde su reestatización, en 2008, Aerolíneas se fumó nada menos que 8.000 millones de dólares. Esa es la historia real en la que estamos encerrados.

Después, Bergoglio recibió a Kicillof y no una, sino dos veces. Hasta le regaló una escultura del Vaticano. ¿A santo de qué? Fue justo cuando el país pierde otro juicio internacional que, aunque no es culpa del bonaerense aspirante a jefe kirchnerista presidenciable, sí asocia con ese otro fallo del hasta ahora no aclarado chanchullo de la compra, después venta, y luego semi estatización de YPF. Se trata de miles de millones de dólares. ¿No tendrá algo que ver esto con hambre y pobreza?

Bergoglio es el jefe de una Iglesia y es el jefe de un Estado pero actúa como el jefe del peronismo. Sin querer asociar para nada aquella recordadísima cara que le puso a Macri, ahora, en el G-7, mantuvo una decena de reuniones bilaterales con mandatarios, pero ninguna con Milei. Más bien pareció alejar desde su silla de ruedas el abrazo o medio abrazo del presidente argentino cuando se acercó a saludarlo.

Otras dos perlas de esta semana. Una, de Milei, cuando dijo que está dispuesto a dar la vida por el superávit fiscal. Hemos escuchado prometer morir por muchas causas, nunca por el equilibrio de las cuentas públicas. Más llamó la atención Lousteau, el jefe del radicalismo con una elevadísima opinión de sí mismo que está empeñado en estropear esa jefatura. Como si se representara sólo a él, votó contra todos los senadores y gobernadores de su partido, junto al kirchnerismo.

No hay manera de entender estas cosas de Lousteau a menos que esté convencido, como lo están otros, de que Milei derrapa en cualquier momento y hay que estar, más que alejado de él, en la vereda de enfrente. Pero una cosa es apostar a que Milei fracase pronto y otra es que enfrentarlo rinda frutos electorales. Nadie puede predecir, ni con la mejor IA, qué pasaría en el país ante una nueva frustración, pero con mayoría de actores viejos. Pasan los años y en la política argentina nos sobran situaciones circulares: casi siempre la misma sopa. En esto no hay cambio.

Cincuenta años atrás, justo un 12 de junio como éste de la votación de la ley, Perón habló por última vez desde el balcón y contra las trabas que le ponían a su proyecto de Pacto Social. **Preanunció su despedida con asombrosa, sentida, elocuencia: llevo en mis oídos...** Pocas semanas antes había hablado de imberbes, corriendo con palabras a los montoneros de la Plaza. Argentina circular del sube y baja. Ahora, su partido afanosamente buscaba voltear la ley de Milei.

Circularidad curiosamente olvidada. O, entre políticos y memoriosos, omitida para que se vea menos que de tanto ir y venir,

#### Milei dice que está dispuesto a dar la vida por el superávit fiscal

salir y entrar, atascarse es el resultado y la decadencia general, inevitable. Que, claro, no es para todos. Si hasta Alfonsín hacia 1988 quiso privatizar el 40% de Aerolíneas a la escandinava SAS. No pudo. Se lo trabó en el Congreso, pese a su mayoría en Diputados. En 1984, a meses de arrancar el gobierno, el Senado le había trabado la Ley Mucci, de democratización sindical. Mucci era dirigente sindical, pero no peronista. Bajarle la ley, para mostrar que no podía, que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón.

CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024 El País

#### La gira del Presidente por Europa



Sintonía. "Ambos amamos la economía y me encantan las reuniones porque usted es hipertransparente", le dijo el presidente argentino a la jefa del Fondo Monetario.

## Milei busca plata del FMI y se reunió con Georgieva para convencerla

Ambos mantuvieron un encuentro en el marco de la conferencia del G-7 en Italia. El Gobierno dijo en la semana que negocia un nuevo programa y apunta a conseguir fondos frescos.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Un día después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara una nueva revisión de su programa económico con la Argentina, y con ello habilitara un desembolso de casi US\$ 800 millones, Javier Milei se reunió con la jefa del organismo, Kristalina Georgieva.

El encuentro, cálido y distendido, sucedió a un abrazo que se habían dado previamente en el contexto de un panel sobre Inteligencia Artificial, en el marco de la cumbre de presidentes del G7, que se hizo en la ciudad de Bari, en la Puglia italiana. El Libertario fue invitado especialmente por su aliada y anfitriona, Georgia Meloni. Hoy viajará a Suiza, para para acompañar a Volodimir Zelenski a una cumbre de países occidentales por la paz en Ucrania, aunque con Rusia excluida

Milei tuvo saludos y fotos especiales, aunque no encuentros bilaterales de trabajo, con el Papa Francisco, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con Emmanuel Macron. También con el presidente del Banco Mundial, Ajai Banga. Saludó al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Y se mantuvo en la indiferencia mutua ante Luiz Inacio Lula, con quien mantiene fuertes diferencias.

"Muy buena reunión con el Presidente @JMilei. Seguimos comprometidos a seguir apoyando los esfuerzos de su administración para restaurar de manera duradera la estabilidad y crear una economía más próspera, estable y orientada al mercado", tuiteó Georgieva, luego de que la Presidencia argentina difundiera un video en el que a ella se la ve entrando a una habitación diciendo "Excelent! ¡Excelente!", mientras Milei la esperaba con un "Qué placer enorme siempre hacer encontrarla".

Con el traductor de la Casa Rosada, Walter Kerr, mediante, se lo escuchó celebrar: "Siempre me encantan las reuniones porque usted es hipertransparente y creo que conectamos desde la transparencia. Es un buen punto", se celebró el Presidente. "Sí, sí", le respondió ella, con gestos asertivos.

"Creo que lo hacemos. También, la otra forma en la que nos conectamos es que ambos amamos la economía", siguió Georgieva, con risas y dedos índice erguidos en señal de complicidad. "El otro día estaba en una cena con un profesor y era divertida... porque los liberales les divierte hablar de economía. Exactamente, exactamente. Está claro que lo disfrutamos. Creo que lo probamos también a las charlas", dijo Milei. "Yes!", fue el cierre de la funcionaria internacional.

La cuestión que mencionó Georgieva sobre la "estabilidad" no es blar con usted. Siempre es un pla- menor si se tiene en cuenta la des- Milei, secretaria general de la Presi- te!". ■

confianza que hay en general en el directorio del FMI para con Argentina por sus reiterados incumplimientos ante el organismo. Y porque también esperan que el gobierno de Milei pueda cumplir con sus compromisos de la reducción del déficit fiscal y de la inflación, con la "calidad" del ajuste que piden.

Caputo esta semana dijo que Argentina busca un nuevo programa y fondos frescos del FMI. En ese marco se vio el Presidente con la jefa del organismo.

Milei llegó con una pequeña comitiva a la cumbre del G-7, que tuvo como principal tema de discusión la de darle más ayuda militar a Ucrania en su guerra de resistencia contra Rusia. Y aprobó concederle US\$ 50.000 millones provenientes de los bienes y activos congelados a los rusos en castigo por la invasión al territorio ucraniano.

Milei viajó a Italia en el avión presidencial con su hermana Karina dencia, con el jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, el embajador ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein, que hizo de virtual canciller puesto que Diana Mondino no fue incluida en este viaje. También viajó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Fernando Iglesias.

El Presidente no pudo llegar a la inauguración de la cumbre el jueves a la noche porque retrasó su partida de Buenos Aires tras decidir que iba a esperar a que el Senado aprobara su ley bases y el paquete fiscal, que pasaron a ser debatidos ahora por Diputados.

Pero los Hermanos de Italia, la fuerza de la premier italiana salió primera. Cuando Milei venía caminando con los brazos abiertos para saludarla, Meloni exclamó: "Has hecho un viaje increíble para estar aquí, eh!". Se abrazaron y el libertario replicó: "¡Qué alegría ver-

El País CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## En EE.UU. insisten: los riesgos en la Argentina todavía son "elevados"

Lo dijo Gita Gopinath, la número dos del organismo. Reclamó por la ley de Ganancias, la racionalización de los subsidios y el control del gasto público.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### **Paula Lugones**

plugones@clarin.com

La número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, advirtió ayer, luego de la aprobación del Directorio Ejecutivo del desembolso de US\$ 800 millones. que Argentina debe buscar mejorar la calidad del ajuste y seguir con "los esfuerzos para reformar el impuesto a las Ganancias", racionalizar los subsidios, gastos tributarios y reforzar el control del gasto. Dijo que "los riesgos siguen siendo elevados" y exigen una "implementación ágil de las políticas".

El organismo emitió este viernes un comunicado con declaraciones de Gopinath, que sigue de cerca el caso argentino. El jueves, el Directorio había aprobado la octava revisión del programa, avalado un desembolso y había recibido con beneplácito las metas del programa que habían sido alcanzadas y superadas por el Gobierno de Javier Milei, en reservas, ajuste fiscal y política monetaria.

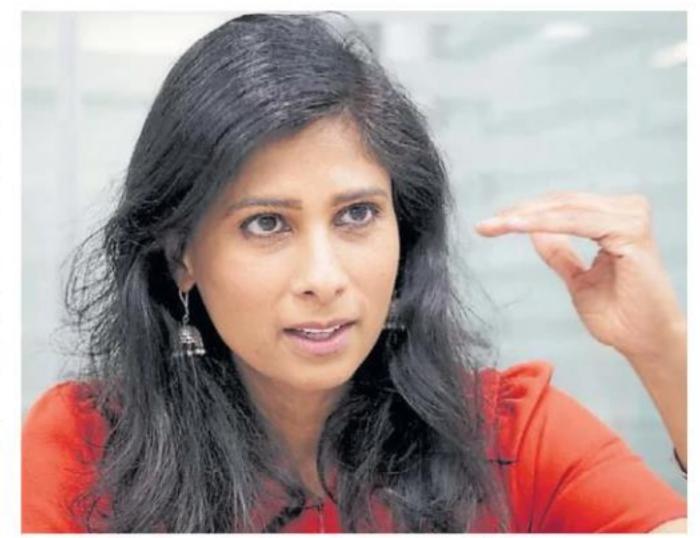

Análisis. Gita Gopinath, número dos del FMI, habló de la Argentina.

La funcionaria repitió los elogios. "Desde la última revisión, las continuas y decididas medidas para restablecer la estabilidad macroeconómica han encarrilado firmemente el programa. El plan de estabilización -centrado en una sólida ancla fiscal sin financiamiento monetario- ha generado superávit fiscales y externos, un significativo aumento en las reservas, un fortalecimiento del balance del Banco Central y una desinflación más rápida de lo previsto, al tiempo que se ha incrementado el gasto social. Todas las metas cuantitativas de desempeño hasta finales de marzo se sobre cumplieron, y se avanzó en la implementación de las reformas estructurales", dijo.

Sin embargo, la funcionaria señaló que, a pesar de esos logros, "persisten algunos desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al crecimiento, y aún queda por delante un proceso con desafíos. Se deben seguir fortaleciendo las políticas para afianzar los avances logrados hasta ahora, al igual que seguir ampliando el apoyo político y social a las reformas y protegiendo a los más vulnerables".

Advirtió que "se han logrado avances sustanciales en alcanzar el equilibrio fiscal y ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad de la consolidación fiscal. Deben proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias de las personas físicas, racionalizar los subsidios y gastos tributarios y reforzar el control del gasto. Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos".

Agregó que "la política monetaria y cambiaria debe evolucionar para seguir afianzando el proceso de desinflación y mejorar aún más la cobertura de reservas. Para apoyar la transición hacia un nuevo régimen monetario -en el que la estabilidad financiera y de precios sigan siendo los objetivos primordiales del Banco Central y donde el uso de divisas sea de libre elección-, la tasa real de política monetaria debería ser positiva para sostener la demanda de pesos y seguir reduciendo la inflación".

Agregó que "la política cambiaria también debería hacerse más

flexible para reflejar los fundamentos económicos, salvaguardar la desinflación, y el proceso de acumulación de reservas, sobre todo a medida que las normas de gestión de los flujos de capital (MFC) se levanten gradualmente en tanto las condiciones lo permitan. También son necesarias nuevas medidas para definir los pilares del nuevo régimen monetario, así como para desarrollar y empezar a implementar una reducción gradual de los controles de divisas y las MFC".

"Una mayor atención a las reformas a nivel micro contribuirá a apoyar la recuperación e impulsar el potencial de desarrollo. Las reformas propuestas para mejorar la competitividad, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y mejorar la previsibilidad del marco regulatorio de la inversión son pasos en la dirección correcta, y su aprobación y cuidadosa aplicación deberían ser prioritarias. Esto debería complementarse con reformas para mejorar la transparencia y la gobernanza, incluido el marco antilavado", dijo.

"Los riesgos, aunque moderados, siguen siendo elevados, lo que exige una implementación ágil de las políticas. La planificación de contingencias seguirá siendo fundamental y las políticas deberán seguir adaptándose a la evolución de los resultados para salvaguardar la estabilidad y garantizar que se sigan cumpliendo todos los objetivos del programa", culmina la funcionaria.

El comunicado señala además que "para mantener el progreso es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal, dar los primeros pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, y aplicar reformas para desbloquear el crecimiento, el empleo formal y la inversión".■

### Se va el vice de Economía, un economista cercano a Cavallo

Domingo Felipe Cavallo le había pedido a Javier Milei que no despidiera a Osvaldo Giordano, primer jefe de la Anses de la actual gestión, cuando el economista cordobés había quedado en el ojo de la tormenta: su pareja es Alejandra Torres, una diputada cordobesa peronista que se había opuesto a algunos artículos de la Ley Omnibus. Giordano se fue de todos modos.

Ahora el que también se despidió del gobierno de Milei es un economista de confianza de Cavallo y viejo colaborador de suyo en el equipo económico en los 90 cuando el presidente era Carlos Menem. Se trata de Joaquín Cottani, ex economista de Salomon Brothers y Citigroup, que era el viceministro de Economía. Cottani dejó ayer su cargto según confirmó la cartera.

Incómodo desde hace más de un mes por las críticas del presidente Milei a su amigo y mentor Cavallo, este viernes presentó la renuncia. Tal como anticipó Clarín hace un mes, también venía manteniendo una discusión con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Sin embargo, oficialmente hubo otra explicación. "Renunció por razones familiares, la familia se queda en Nueva York y le cuesta mucho ir y volver todo el tiempo", fue la explicación oficial que deslizó una fuente de Economía.

sé Luis Daza, que es un economista que trabajó con Caputo tanto en JP Morgan como en Deutsche Bank. Pero también vive en el exterior, así que está arreglando sus temas personales para aceptar la propuesta del gobierno de Milei.

Las molestias de Cottani llevan más de un mes. El 15 de mayo a la noche, el virtual viceministro de Caputo ya evaluaba su futuro en el Ministerio. En ese momento, acumulaba molestias por los fuertes choques del presidente Javier Milei con su mentor, el ex ministro Domingo Cavallo.

Formado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, Co-El candidato a sucederlo sería Jo- ttani estudió en la Universidad de



Ciclo cumplido. Joaquín Cottani ya terminó su paso por Economía.

Yale, donde obtuvo un máster, un doctorado y un posdoctorado. Desde 1991, ocupó el cargo de subsecretario de Financiamiento, durante la gestión de Domingo Cavallo en la presidencia de Carlos Menem.

Trabajó en Lehman Brothers, Ci- Boston. ■

ti Bank y el Banco Mundial. Fue jefe para América Latina de S&P Global Ratings, miembro líder de LatAm Credit y director de LEGC Corporation. También fue consultor en Economía en la Universidad de

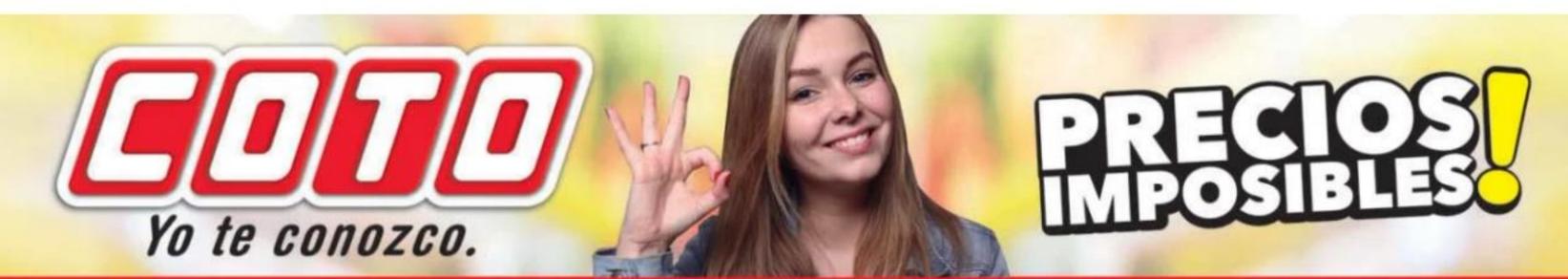

## DEL SÁBADO 15 AL MARTES 18





S S O DE DESCUENTO

EN PRODUCTOS

DE LAS SIGUIENTES

MARCAS















































































































EN WHISKY, BEBIDAS BLANCAS Y LICORES













Gati















### EN VINOS FINOS, **CHAMPAÑAS Y ESPUMANTES** DE DESCUENTO PRESENTANDO NUESTRA BENEFICIO EXCLUSIVO TARJETA COMUNIDAD COTO

**DE DESCUENTO** 

## **EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS**







CANALE



TRANQUERA

YERBA X 500 G.



ROCKSTOR



GANDARA

SACHET



Casalta

**ACETOS** 



LARIO

FETEADOS



CasanCrem

**OUESO UNTABLE** 



SALUS





Dulcealeche



MANTECA/ DULCE DE LECHE

Nestle



























































































EN ESPECIAS, GUANTES DE LÁTEX, ESPONJAS, MILANESAS VEGETALES, PIZZAS<sup>[5]</sup>Y EMPANADAS CONGELADAS<sup>[5]</sup>













EN JUGOS **EN POLVO** 

enthoplus TOPLINE





GORDON'S LATAS

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDU 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDUZA EN LAS UPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

8 El País

El Presidente no tuvo bilaterales con líderes de otros países en Bari, pero sí varios contactos informales.

## La otra agenda de Milei en la Cumbre del G-7: charla distendida con Meloni y fotos con Biden y el Papa

Además de las citas con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, Javier Milei mantuvo en el Cumbre del G-7 algunos encuentros e intercambios informales con los líderes que participan del encuentro en Italia.

El más relevante de ellos fue el primer cara a cara que mantuvo con el presidente estadounidense Joe Biden.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, difundió una imagen de ambos presidentes saludándose, sonrientes, en la sala del hotel Borgo Egnazia donde ayer tuvo lugar la sesión de la organización intergubernamental compuesta por los países con las economías más avanzadas y desarrolladas del mundo. En la primera sesión, a Milei le tocó sentarse justo al lado de Biden, y por eso tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el demócrata que buscará su reelección.

"¡Estoy muy contento de que nuestros presidentes hayan tenido la oportunidad de encontrarse hoy en la reunión del G-7 en Italia!", escribió el embajador de Estados Unidos, país que lidera el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como Grupo Ramstein -que integran otras 54

#### Milei se sentó al lado de Biden en la disertación sobre IA.

naciones que coordinan la ayuda militar y humanitaria a Ucrania-, en el que ayer ingresó oficialmente Argentina.

Milei y otros líderes globales participaron en una sesión sobre Inteligencia Artificial, energía y sobre la situación actual en el Mediterráneo y en África, en el marco de la Cumbre del G-7, a la que el mandatario argentino -al igual que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva- fue invitado por la afitriona, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Putin. ■

Milei ha expresado en diversas ocasiones su afinidad geopolítica y proximidad diplomática con Estados Unidos, país que junto con Isarel constituyen sus principales referencias en materia de relaciones exteriores.

El presidente, sin embargo, se ha mostrado más cercano a las ideas políticas del expresidente y rival de Biden en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, el republicano Donald Trump.

#### Cuando llegó el Papa, Milei se lanzó a abrazarlo.

Además de su reunión con Biden, el gobernante argentino también intercambió saludos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el papa Francisco.

Con Meloni, Milei habló unos minutos antes de que comience la sesión del G-7 en el complejo turístico Borgo Egnazia. La primera ministra lo recibió y allí intercambiaron sonrisas y algunas palabras. La italiana, anfitriona de la cumbre, fue quien tuvo la idea de poner a Milei en la lista de presidentes invitados.

Milei también saludó al papa Francisco, uno de los invitados estelares de la Cumbre. Cuando ingresó al salón para participar del encuentro sobre Inteligencia Artificial, Francisco, que llegó en silla de ruedas, fue abordado con Milei, quien lo abrazó y, entre sonrisas, le dijo algunas palabras al oído. El Papa fue quien cortó velozmente ese intercambio para seguir saludando a los otros presidentes.

Este sábado, Milei viajará a Suiza para partidipar de un encuentro de líderes en donde se discutirá el apoyo militar a Ucrania en su guerra con Rusia y también los planes de reconstrucción del país que soporta el asedio y la invasión de las tropas que comanda Vladimir Putin.



Con Biden. Fue el primer encuentro cara a cara entre Javier Mllei y el presidente de Estados Unidos.



Con Meloni. La presidenta italiana saludó muy cálidamente a Milei en el inicio de la Cumbre del G-7.



Con Francisco. El Papa llegó al encuentro en silla de ruedas y Milei lo abrazó afectuosamente.

## Pettovello suma a su equipo a un hombre de Macri

Es Lucas Fernández Aparicio, quien será su jefe de asesores. La ministra reiteró que no va a renunciar.

#### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Sandra Pettovello decidió dar vuelta la página, luego de semanas de extrema tensión. Con esa premisa, la ministra de Capital Humano aseguró que "no" va renunciar y empezó a rearmar su equipo para paliar la salida de varios funcionarios que sufrió el Ministerio de Capital Humano en medio de la crisis por la distribución de alimentos a comedores.

En las próximas horas, según confiaron a Clarín fuentes inobjetables del Gobierno, se concretará la incorporación de un hombre de extrema confianza de Mauricio Macri. Se trata de Lucas Fernández Aparicio, un dirigente de Malvinas Argentinas que fue secretario de Trabajo durante la gestión de Camblica, asumirá como jefe de Gabibiemos.

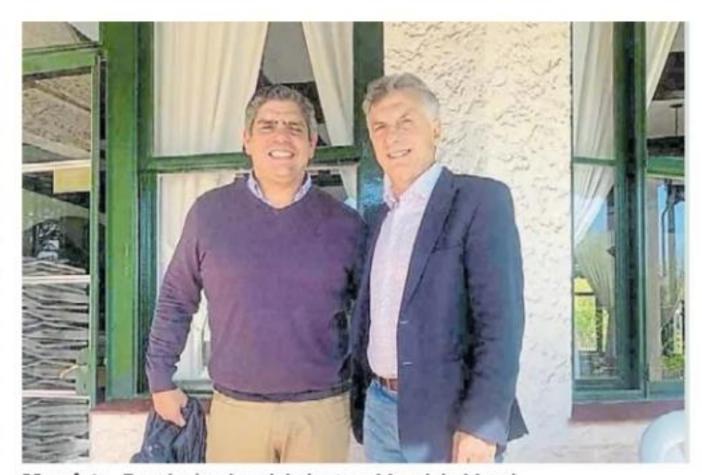

Macrista. Fernández Aparicio junto a Mauricio Macri.

También cercano al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Fernández Aparicio, un abogado especialista en administración púnete de Pettovello, tras la intem-

pestiva renuncia de Fernando Szereszevsky, quien argumentó "obligaciones en el ámbito privado", en su rol de manager de la banda musical "Ratones Paranoicos", y "temas familiares".

Sobre este último punto, no dio mayores detalles, aunque en Capital Humano dan cuenta de supuestas amenazas, que se suman a llamados intimidatorios que recibieron los abogados Leila Gianni y Ariel Romano, representantes en la causa de los comedores, y un extraño hecho en torno a la vivienda de Pettovello. La sensación es que la ministra advirtió la necesidad de sumar rodaje político a sus filas.

Fernández Aparicio, ex presidente de Ferrocarriles Argentina Sociedad del Estado, llega para reemplazar a Szereszevsky, de perfil más técnico, tiene larga trayectoria como delegado gremial de UPCN, y fue un hombre de influencia en el armado del PRO en el Conurbano: es, además, concejal de Malvinas Argentinas y uno de los referentes partidarios en el distrito.

Curiosamente, su desembarco se da al cabo de la designación como interventor de la AFI de Sergio Neiffert, otro dirigente -aunque de otra vereda- de esa localidad que supo trabajar y estar asociado con el ex intendente Jesús Cariglino.

Según pudo reconstruir este diario, Fernández Aparicio llegó con la recomendación de la flamante secretaria de Niñez y Familia, Yanina Nano Lembo, quien también integró los equipos del PRO.

Si bien el año pasado fue precandidato a intendente por la lista de

Horacio Rodríguez Larreta, Fernández Aparicio siempre reconoció como jefe político a Macri desde que se incorporó a los equipos de campaña del PRO.

El ex mandatario no tuvo que ver en su incorporación a los equipos de Pettovello. "Sandra tiene contacto con (Mauricio) Macri, por pedido de Milei, y por supuesto estaba enterado, pero lo conoció a Lucas por Yanina (Nano Lembo)", indicaron en el Gobierno. Para Pettovello representa una incorporación fuerte en su estrategia por despejar especulaciones sobre su futuro. "No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo no lo voy a dejar solo", dijo Pettovello en un cumbre libertaria por redes sociales. "Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... la voy a seguir sacando", reforzó.

Con su aparición en público y el rearmado de un equipo que perdió 40 funcionarios en las últimas semanas, Pettovello se propone dar un mensaje de fortaleza hacia los movimientos sociales que, entiende, están detrás de los ataques políticos que recibió, producto de las denuncias por corrupción en su ministerio.

## ENCONTRÁ EL REGALO PARA PAPÁ CON



-30%

#### **EN PRODUCTOS SELECCIONADOS**

VÁLIDO DEL 3 AL 16 DE JUNIO

Con ambas tarjetas. En sucursales adheridas.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA TODOS LOS SOCIOS 365 QUE PRESENTEN SU TARJETA Y UN DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD. NO ACUMULABLE NI COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES Y/O BENEFICIOS SIENDO EL COMERCIO EL UNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MAS INFORMACION CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



#### Del Sábado 15/06 al **Lunes 17/06**







**SMART TV 32" FULL HD ORIGEN: ARGENTINA** 

\$199.980





## en TODOS los TELEVISORES





LUNES A SÁBADOS DE 08 A 20 HS. **DOMINGOS DE 10 A 20 HS.** 

¡Escaneá el código QR con tu celular y disfrutá todas nuestras ofertas!



Seguinos en nuestras Redes



Del Sábado 15/06 al Lunes 17/06





EL MAYORISTA De tu ahorro

## FESTEJÁ CON ESTAS MEGA OFERTAS ESTE FINDE XL JUNTO A PAPA!























Corona,





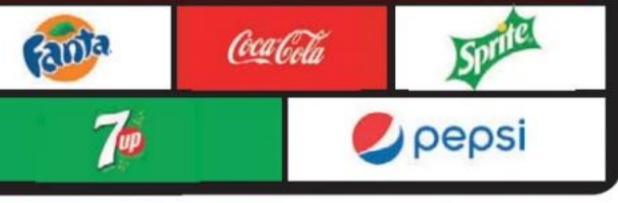



**iEL PRECIO** MÁS BARATO POR PAÑAL ESTÁ EN VITAL!

TODO PAÑALES



QUEDA A: \$11**499 HUGGIES CLASSIC** Pañal Ahorra pack El País CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## Por desacuerdos sobre su rol, se demora la llegada de Sturzenegger

El ex titular del Central quiere gestionar temas de desregulación del Estado. Francos estará en un rol más de coordinador y de negociador político.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Aunque ha sido nominado por Javier Milei como futuro ministro de Modernización, en una cartera similar a la creada durante la administración de Mauricio Macri pero especializada además en la desregulación de la economía y del Estado, Federico Sturzenegger demora su desembarco en la Casa Rosada en paralelo a una reformulación de las competencias de la Jefatura de Gabinete que, tras la salida de Nicolás Posse, tendrá más un rol de coordinación que de gestión.

El extitular del Banco Central aduce que no hay dilaciones en la oficialización de su cargo y se suscribe a las propias declaraciones del Presidente que "siempre dijo" que su nombramiento iba a llegar "después de Ley bases". Con la aprobación en general de la normativa, sólo queda que Diputados ratifique o rechace los cambios en el articulado que dispuso el Senado, en una sesión prevista para junio.

Hoy en el gobierno cavilan cercenar las atribuciones de la propia Jefatura de Gabinete -un cambio de perfil respecto a la etapa en la que era conducida por Posse-y por ello Guillermo Francos ha comenzado una etapa en la que dará continuidad a su rol como "negociador político" con los gobernadores y los bloques dialoguistas y en la que liderará un organismo más dedicado a "coordinar" a los seis ministe-



¿Ministro?. Federico Sturzenegger, una de las pocas veces que visitó la Casa Rosada.

#### rios que integran el gabinete.

Los cambios normativos que estudia el Ejecutivo incluyen la creación de un séptimo ministerio, el dedicado a la desregulación de la economía y el Estado. Al respecto, un estrecho colaborador del Presidente consultado sostuvo que en las charlas con Sturzenegger se busca "delimitar el alcance de las competencias" de la cartera y que

éste pretende "poder gestionar", por ejemplo, en temas referidos a la desregulación del Estado. Sobre este último aspecto hoy existirían desacuerdos. Justamente esta semana el economista disertó en el seminario de la Fundación Libertad y Progreso en una ponencia en la que reclamó cambios sobre el régimen de empleo público.

Lo cierto es que la Jefatura de Ga-

binete probablemente delegue algunas competencias en la futura cartera de Modernización. No está confirmado, con todo, que vaya a ser un ministerio pero sí contaría con estructura importante para poder realizar los cambios previstos.

Sturzenegger ha venido desempeñándose como un asesor presidencial "en las sombras". Nunca tuvo designación oficial ni despacho en Casa Rosada; en las últimas semanas hasta se especuló que podría recalar en la oficina contigua a la del Presidente, la que usualmente utiliza el jefe de Gabinete que Francos desistió de ocupar.

En respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por este diario, desde Jefatura de Gabinete detallaron que "se informa que se ha realizado la búsqueda correspondiente en las diferentes bases de datos a cargo de esta Dirección Nacional (de Gestión de Información y Política Salarial) actualizadas al mes de abril 2024, sin obtener resultados positivos sobre designaciones y /o cargos a favor de Federico Sturzenegger".

Lo extraño del caso es que se trata de uno de los dirigentes que más escucha Milei y que ha sido el factótum del DNU 70, que desregula la economía y hoy se encuentra vigente pese a tener varios capítulos paralizados por la Justicia, y también ha inspirado algunos aspectos de la Ley Bases.

Ha visitado pocas veces la Rosada pero se muestra muy activo en sus redes sugiriendo medidas de gobierno. Por ejemplo, tras el escándalo con la comida almacenada en los galpones de Capital Humano, propuso un nuevo sistema de compras del Estado de mercadería para hacer frente a las nece-

#### Sturzenegger ha visitado poco la Rosada, pero está muy activo en las redes.

sidades de la población vulnerable.

También realizó el lunes, a través de su cuenta de X, un balance sobre los primeros 6 meses de gestión, en el que elogió el ordenamiento macro y apuntó que "hoy tenemos un Congreso con propuestas infantiles y un presidente adulto", en elíptica referencia a las disputas surgidas por la media sanción de la movilidad jubilatoria.

## Karina Milei respaldó a su alfil en la pelea con Marra en la Ciudad

Karina Milei se metió de lleno en la interna porteña de La Libertad Avanza y salió a respaldar a su alfil, la legisladora de la Ciudad Pilar Ramírez que mantiene una pelea abierta por la conducción del bloque y el distrito con Ramiro Marra.

El apoyo de la hermana del Presidente se dio luego de que Ramírez informara a la Legislatura porteña que junto a otros dos legisladores rompía el bloque y se quedaba con el nombre del partido luego de que la Justicia le diera esos avales.

situación incómoda a Marra, que desde hace un tiempo empezó a ser mirado con desconfianza en el círculo más cercano al Presidente y que perdió la relación que tenía con el libertario durante la campaña electoral y hasta que llegó a la Casa Rosada. La hermana del mandatario no le confía y busca correrlo de cualquier rol en la Ciudad.

"Gracias @PilarRamirezmpr por tu enorme trabajo y seguir defendiendo las ideas y los valores de la libertad", escribió Karina Milei en su redes luego de que su aliada co-

Eugenio Casielles, Jorge Reta, Sandra Rey y Edgardo Alifraco del bloque.

Hace un mes, Marra había sido designado presidente del bloque pero tras asumir, Ramírez lo impugnó y sostuvo que ella ya le había informado a la presidencia que estaba al frente del bloque. Marra se negó y el caso pasó a la la Junta de Interpretación y Reglamento.

Este jueves, en el marco de la sesión ordinaria, desde la presidencia de la Legislatura se leyó la carta enviada por los legisladores Pi-El respaldo de Karina deja en una rriera a Marra y a los legisladores lar Ramírez, Lucía Montenegro y sostienen que la Justicia no puede la alianza La Libertad Avanza".

Leonardo Saifert donde informaron la constitución de un nuevo bloque bajo la denominación La Libertad Avanza y la presidencia de Ramírez.

Según sostuvieron tienen el permiso para usar el nombre del partido y el logo de los libertarios en la Ciudad ya que fue el propio partido el que los autorizó. Detrás de la maniobra, Ramírez se sostiene con el apoyo de Karina Milei y Martín Menem que apoyan a la legisladora y quiere correr a Marra.

Cerca de Marra sostienen que él fundó La Libertada Avanza en la Ciudad y que el legislador arrancó junto a Milei cuando comenzaba la aventura libertaria. Y agregan que en las elecciones del año pasado el fue solo en laboleta y que logró un caudal de votos propios. Además,

intervenir en la confección de un bloque legislativo.

Más allá de todo, en la sesión del jueves le pidieron a Marra que dejen de usar el nombre de La Libertad Avanza porque ya no le pertenecería. La carta que presentó Ramírez en la Legislatura para informar la situación sostiene que "el único bloque de esta cámara que cuenta con el aval político y jurídico para el uso del nombre La Libertada Avanza es el presidido por la Sra. Legisladora Pilar Ramírez".

Cerca de Marra sostienen que eso es discutible y que seguirán usando el nombre de La Libertada Avanza. En la sesión de la Legislatura, luego de que lo corrieran, dijo que "la mayoría de los legisladores me han designado a mí presidente y son legisladores que entraron por











Congreso Aapresid, el lugar donde se escribe el futuro del Agro

TODO ESTÁ CONECTADO



300 disertantes

> 12 ejes temáticos

250 charlas 7, 8 y 9 de agosto de 2024

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



















PATROCINIOS A



































PATROCINIOS B



























































PATROCINIOS C

# ESFECTION OF THE PROPERTY OF T

Colecciones ClarinX



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA [•2]



\$**14999**90

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$389,10** 

LA CASA DE PEPPA PIG [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES CON DISFRAZ [\*2]



\$899990

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

DINOSAURIOS ASOMBROSOS (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LIBRO CON SONIDO PEPPA PIG [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MASHA Y EL OSO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



CAJA CONTENEDORA DE FIGURINES DE ORO DE LA GRANJA DE ZENÓN (\*2)

\$11999<sup>90</sup>

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

TROLLS BARB [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## Con la Ley Bases, Villarruel ganó una batalla al entorno de Milei

La vicepresidenta había sido cuestionada por el aumento a los senadores y por el rechazo al DNU. Pero condujo la sesión del primer triunfo oficialista.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Si Guillermo Francos fue clave para destrabar los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, cuando estaba empantanada la discusión en comisión, Victoria Villarruel fue el ancho de espada para que el oficialismo pueda celebrar su primera gran victoria legislativa, más allá de que aún falta el último sprint en Diputados, y así le envió una fuerte señal a la mesa chica de Javier Milei.

A diferencia de lo que se piensa en la Casa Rosada, la vice entiende lo que es ser minoría con 7 senadores, en una cámara en la que aún el kirchnerismo mantiene un poder importante, no sólo por ser la primera minoría con 33 bancas, a tan sólo 4 de la mayoría, sino porque en los alrededores aún hay otros legisladores de origen peronista.

A ese combo se agrega que sus aliados no tienen un juego homogéneo porque así como el radicalismo de Eduardo Vischi tiene a Martín Lousteau con juego propio, el PRO de Luis Juez suele atravesar algunas diferencias políticas fuertes por la posición de Guadalupe Tagliaferri. Es en ese escenario que la Villarruel consiguió reu-

nir la mayoría en diciembre para tacklear al kirchnerismo después del ciclo de Cristina Kirchner y tener el control del Senado.

Pero la vicepresidenta está afuera de la mesa chica de Milei por la desconfianza que le tiene su hermana Karina, la poderosa secretaria general de la Presidencia, algo que quedó reflejado desde un comienzo de ciclo cuando no le asignaron un despacho en la Casa Gobierno, en diciembre del año pasado. Y fue ratificado cuando lanzaron el DNU 70/23 que ella debía defender en el Congreso o cuando se anunciaron los candidatos a las Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, a Villarruel responsabilizaron por la derrota política que significó el rechazo del mega decreto de desregulación de la economía y por el aumento en las dietas de los senadores, que al final terminó siendo más caro para el Gobierno a partir del acuerdo que los bloques hicieron en el recinto.

En el entorno del Presidente hablaron de traición y generó más desconfianza de Milei en su su vice. Luis Majul, un periodista cercano a la Casa Rosada, reveló que el Presidente considera que tiene un "proyecto político propio" y le habría puesto un polémico sobrenombre: "Bicho cruel". Algo que fue



Vicepresidenta. Victoria Villarruel, en la sesión de la Ley Bases.

recibido con sorna en el Senado.

Por todo eso, la vicepresidenta quedó marginada, en un primer momento, de la negociación de la Ley Bases. Aunque cuando Francos vio que no podía sacar la norma del Gobierno en un trámite exprés, el ahora jefe de Gabinete tuvo que ir al primer piso del Senado para pedirle su intervención ante la presión de los dialoguistas.

Pero eso no fue todo porque el día previo a la sesión tuvo el tino de convocar a Martín Lousteau para pedirle que confirme su presencia ante las operaciones de los K alentando una posible caída del debate tras el mensaje de los senadores por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano convocando a no dar quórum.

En la sesión de esta semana, la vicepresidenta mostró que no está fuera del perfil del Gobierno y, más allá de su propio proyecto político fue clave no sólo al momento de desempatar cuando la votación de la Ley Bases cerró 36 iguales sino por distintos hechos que se dieron a lo largo de una sesión maratónica.

15

Es que la vicepresidenta supo bloquear un intento de los K por interrumpir la sesión del miércoles cuando Eduardo "Wado" De Pedro pidió pasar a un cuarto intermedio por los violentos incidentes que se sucedían en los alrededores del Congreso.

Hubo momentos de máxima tensión porque a tres pasos del estrado de Villarruel estaba Juliana Di Tullio quejándose por la falta de acompañamiento del resto de la oposición y la camporista Anabel Fernández Sagasti pidiéndole a Luis Juez que "aguanten los trapos" para pedir que terminen con la represión en la calle.

Fue en ese tramo que se dio ese fuerte cruce entre la vice y el ex ministro del Interior. Luego de que De Pedro le dijera que sabía que reivindica "un régimen distinto" y le advirtiera que "este es un sistema republicano y democrático", la vicepresidenta le respondió: "No me haga entrar en su historia personal", en referencia a su condición de hijo de desaparecidos y nieto recuperado por Abuelas.

Tras desempatar en la votación en general de la Ley Bases hubo sonrisas en el oficialismo, el sello de la vicepresidenta de que va a "honrar el voto de confianza que le dieron los argentinos" y un mensaje final a la mesa chica de la Casa Rosada: "Soy una mujer que cumple y cuando me llaman siempre estoy".









9 +54 9 11 3487 6960

etreum.ay@vera.com.uy





OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 17/06/2024 AL 23/06/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 17.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + PERFORAMONEDAS + CLIPS DE



MAGIA A \$2.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$200. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

18 El País

## Incidentes en el Congreso: Servini liberó a 17 personas

La jueza indagó a los detenidos el miércoles. Aceptó la excarcelación de los que no aparecen en fotos ni filmaciones. Dejó presos a otros 16 imputados.



"Aguante". Manifestantes de agrupaciones de izquierda se reunieron ayer frente a los tribunales federales, donde eran indagados los detenidos.

Luego de concluir las indagatorias que había iniciado el jueves y continuó ayer, la jueza María Servini resolvió la situación de los 33 detenidos por los incidentes del miércoles en las inmediaciones del Congreso. Ordenó dejar presas a 16 personas, y aceptó los pedidos de excarcelación de otras 17.

Sin desvincularlos de la causa, quienes anoche recobraron la libertad se beneficiaron con el criterio que adoptó Servini al evaluar las primeras pruebas reunidas en la causa: consideró que en principio no había filmaciones ni fotos disponibles que los vincularan directamente con los destrozos.

Respecto de quienes permanecen detenidos, la jueza aún no respondió el pedido del fiscal Stornelli, quien **había solicitado la prisión preventiva** para todos tras acusarlos de diversos y graves delitos.

Según averiguó Clarín, sólo tres de los acusados aceptaron declarar.

Cuando formuló la acusación, el fiscal federal dijo que los 33 detenidos por las fuerzas policiales federales y de la Ciudad podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.

A raíz de los delitos atribuidos, Stornelli entendió que la prisión preventiva es en esta causa "la única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso".

Ayer a las diez de la mañana comenzaron a llegar a Comodoro Py las personas detenidas el miércoles. Allí, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sólo tres de los acusados decidieron responder las preguntas del fiscal; los demás, por recomendación de sus abogados, decidieron no declarar.

Las indagatorias de los imputados serán cotejadas con las imágenes las cámaras públicas de seguridad y "otras que hayan captado lo sucedido, el análisis del contenido de teléfonos celulares y otros dispositivos que se hubieran incautado".

Además, las indagatorias buscaban establecer **posibles vinculaciones** que pudiera haber entre los detenidos y organizaciones políticos o sociales. A última hora de la tarde, la fiscalía analizó los pedidos de excarcelación, pero horas después la jueza aceptó algunos y desestimó otros. El jueves en la justicia porteña habían declarado algunos de los acusados, pero después el caso quedó radicado en Comodoro Py.

Para el fiscal, los que participaron de los hechos de violencia "buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público generando tumultos o desórdenes. A la vez erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática".

En esa línea pareció coincidir con la postura oficial. Patricia Bullrich, se refirió este jueves a los incidentes en medio del debate por la Ley Bases en el Senado de la Nación, habló de "golpe de Estado moderno" y pidió a la Justicia imputar por sedición a los detenidos. El ministerio de Seguridad, que ella dirige, se presentará como querellante en la causa.

"Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de **sedición**. El Presidente habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. **Yo desgasto, yo no dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo**. Es el concepto de golpe de Estado y por eso vamos a

#### Solo tres de los detenidos indagados ayer aceptaron declarar

poner la figura de sedición", afirmó.

También ayer, y como había anticipado el jueves, la vicepresidente Victoria Villarruel denunció ante la Justicia que los desmanes en las inmediaciones del Congreso cuando se votaba La ley Bases en el Senado fueron "un ataque contra el ejercicio democrático" y deslizó que "resulta llamativa" la coordinación entre los hechos violentos y los intentos del kirchnerismo y otros sectores de la oposición por suspender la sesión legislativa.

Villarruel enumeró los destrozos en la zona del Congreso y también en el edificio. ■

clasificados.clarin.com

#### FALTAN SÓLO 2 DÍAS

Olé PRESENTA



Llega a Miami el mayor evento de la industria deportiva latinoamericana

Una oportunidad única para disfrutar de speakers internacionales vinculados al mundo del fútbol y del deporte en general en un marco que estimula el networking entre los profesionales del sector.



Alejandro Domínguez Presidente CONMEBOL



Rafaela Pimenta
Presidente
THE FOOTBALL FORUM



Jorge Mas
Propietario
INTER MIAMI CF



Claudio Tapia Presidente AFA



Valeria Sorrentino Head Arrivals & Departures FIFA



Philippe Moggio Secretario General CONCACAF

17 de junio | JW Marriott Marquis Miami En vivo también por www.ole.com.ar, www.ole.us y www.ole.com.mx

Supported by:











20 El País

## AMIA: la Corte Interamericana condenó al Estado argentino

Para el tribunal de Derechos Humanos, no adoptó medidas para evitar el atentado pese a que conocía el riesgo. Y que no investigó correctamente.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó ayer al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación del atentado terrorista contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes.

La presidenta del organismo, Nancy Hernández, explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas, emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.

El caso por el atentado a la mutual judía aún se encuentra en etapa de instrucción en el juzgado federal 6, que ahora está a cargo de Ariel Lijo, el candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

La causa inicial ya había sufrido todo tipo de desmanejos en la justicia federal. Desdoblado en dos causas-una dedicada a dilucidar la "conexión local" que colaboró con la logística del atentado y otra para perseguir a sus autores intelectuales-, la primera tuvo un juicio oral que acabó el 3 de septiembre de 2004, con una sentencia que absolvió a los policías bonaerenses y al ex vendedor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín, que el Tribunal Oral 3 consideró víctimas de una maniobra para encubrir el



Festejo. Adriana Reisfeld y Diana Malamud, dos familiares de víctimas del atentado, festejaron el fallo de ayer.

atentado desviando a la justicia por caminos tendenciosos y errados.

Ese escándalo dio nacimiento a otro expediente, que buscó castigar a los autores de ese encubrimiento y que concluyó el 28 de febrero de 2019 con la condena del ex juez Galeano, los ex fiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, Carlos Tellel-

dín y otros ex funcionarios.

El accionar de la justicia frente al mayor atentado terrorista que el país sufrió fue analizado por la Corte Interamericana. Se llegó a dicha instancia por **impulso del gobierno de Alberto Fernández**, que en 2022, apoyó el reclamo de Memoria Activa y el CELS y llevó el reclamo ante el tribunal continental señalando que "quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno".

La CorteIDH determinó que el Estado **no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado** a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida prontitud y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.

El tribunal internacional sostuvo que "la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración". Por ordenó al Estado argentino indemnizarlos, lo que en verdad ya ocurrió.

La Corte regional expresó la necesidad de que el Estado argentino remueva "todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso, su encubrimiento y, así, poder establecer la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable".

#### El Estado deberá hacer un "documental audiovisual".

Nuestro país también deberá realizar "un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad", realizar un acto público de reconocimiento y "un documental audiovisual sobre los hechos del presente caso, y la creación de un archivo histórico accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas".

Además, el Estado deberá regular "la incorporación como evidencia judicial de información de inteligencia y desarrollar un programa de capacitación sobre su utilización". Asimismo, se ordenó que haya pleno acceso por parte de las víctimas y de los querellantes a todas las investigaciones.

## El Gobierno reabrirá Télam como una Agencia de Publicidad

#### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El gobierno reabrirá el área publicitaria de Télam, con el nombre de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APESA), según dijeron fuentes oficiales a Clarín.

La nueva empresa APESA tendrá alrededor de 100 empleados, que trabajarán en la sede porteña de Télam de avenida Belgrano 347. Ese edificio está vallado desde marzo pasado, pero las autoridades pretenden reabrirlo el mes próximo.

En un primer momento, APESA se ocupará de pagar la deuda de publicidad oficial que quedó pendiente del gobierno de Alberto Fernández. Pero también podría centralizar la publicidad que actualmente cursan los organismos públicos descentralizados y algunas de las empresas estatales, así como volver a distribuir avisos del gobierno nacional, una vez que venza la suspensión del primero año que anunció Javier Milei.

edificio está vallado desde marzo Fuentes oficiales insistieron con pasado, pero las autoridades preque "la reapertura de Télam no es tenden reabrirlo el mes próximo.

Fuentes oficiales insistieron con por la Ley Bases forzó el retiro de sa que maneja Radio Nacional y la las dos sedes porteñas. Se trata del la TV Pública y Radio Nacional de mismo directivo que está ahora ar-las empresas a ser privatizadas.

una agencia de publicidad para cursar pauta a los medios. Télam no se reabre. Se va a usar una parte de su estructura para crear esa agencia. Entiendo que con 80 empleados", dijo una fuente cercana al vocero Manuel Adorni.

En simultáneo, unos 100 periodistas de Télam serán reubicados para trabajar en los noticieros, portales y redes sociales de los medios públicos. Por ejemplo, para consolidar el área digital de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública, cuya nueva estética y línea editorial que se lanzó esta semana fue muy celebrada por el director de Contenidos Digitales del gobierno, Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe en redes sociales.

Los trabajadores de Télam tienen una historia de conflictos por los despidos de su personal, que se puso de relieve a mediados de 2018, cuando la gestión macrista de Rodolfo Pousá echó a 354 empleados, de los cuales más de 200 fueron reincorporados por fallos judiciales, luego de masivas manifestaciones, paros y la toma de sus sedes.

Damián Juárez fue uno de los periodistas jerárquicos que durante ese conflicto se ocupó de armar una nueva sede de Télam en Tecnópolis, para reactivar la agencia de noticias que estaba de paro en las dos sedes porteñas. Se trata del mismo directivo que está ahora articulando con la intervención para reubicar a los periodistas en otros medios públicos.

Diego Chaher, interventor de Télam, le había solicitado a fines de mayo a la Secretaría de Trabajo que le dé "trámite prioritario y urgente" al pedido de aplicar el Procedimiento Preventivo de Crisis, para "habilitar en forma inmediata" los despidos del resto del personal.

Pero el gobierno demoró esa medida, en simultáneo con el reemplazo de Nicolás Posee por Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, junto con el ascenso de Chaher como secretario de Empresas del Estado, en reemplazo de Mauricio González Botto. Mientras, la negociación en el Senado por la Ley Bases forzó el retiro de la TV Pública y Radio Nacional de las empresas a ser privatizadas.



#### 21 NOMINACIONES

LA RADIO MÁS NOMINADA

LABOR-PERIODÍSTICA MASCULINA 2023



Eduardo Feinmann Mitre LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA 2022



Jorge Lanata Mitre LABOR HUMORÍSTICA



Rolo Villar Mitre ANALISTA POLÍTICO/ECONÓMICO



Jorge Fernández Díaz Mitre

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA AM



Marcelo Bonelli Mitre TRAYECTORIA PERIODÍSTICA



Juan Carlos Del Missier Mitre RELATOR DEPORTIVO



Gabriel Anello Mitre COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL



Rolando Barbano Mitre

PROGRAMA NOCTURNO DIARIO AM Y FM



Ladran Sánchez Mitre LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA 2023



Jesica Bossi Mitre PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO AM



Lanata sin filtro Mitre



Alguien tiene que decirlo Mitre

COMENTARISTA DEPORTIVO



Fernando Pacini Mitre COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS



Marina Calabró Mitre MEJOR LABOR EN PRODUCCIÓN



Karina Labraña y equipo Mitre



Andrea Rodríguez y equipo Mitre

MEJOR COBERTURA DEL MUNDIAL



Radio Mitre Mitre 0

MEJOR LABOR EN OPERACIÓN



Adrián Ajón Mitre

SERVICIO INFORMATIVO

MOVILERO



Mercedes Ninci Mitre

PROGRAMA DEPORTIVO



Super Mitre Deportivo Mitre 2023



Mitre Informa Primero Mitre

MARTIN FIERRO DE RADIO 2024

· ifelicitaciones! •

@radiomitre



El País CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## Murió Gregorio Perez Companc, creador de uno de los holdings más importantes de la Argentina

Tenía 89 años. Incursionó en el negocio naviero, el petróleo, la banca, la ganadería y la produción de alimentos. Sus hijos acaban de dividir el grupo.

A los 89 años, murió el empresario Gregorio Perez Companc, dueño de la alimenticia Molinos Río de la Plata y de la energética PeCom, y uno de los empresarios más influyentes del país.

Según el último ránking de la revista Forbes, el magnate es dueño de la cuarta fortuna familiar más grande de la Argentina y está en el escalafón 782 de los hombres más ricos del mundo, con 4.100 millones de dólares.

Nacido en 1934, era un católico devoto, de muy bajo perfil (tanto que tiene muy pocas fotos en público) y fanático de los autos, una pasión que heredaron sus hijos Pablo y Luis. Tenía fanatismo por la raza ovina Merino y era un gran coleccionista de autos -en su haber tenía varias Ferraris-. Había construido una pista de carreras privada en uno de sus campos. Por muchos años, su familia fue dueña incluso- de un equipo de rally. En todas sus facetas, también se destacó por su veta filantrópica.

#### Nació en 1934 y llegó a amasar una fortuna que hoy supera los US\$ 4.000 millones

Destacan de Perez Companc su agudeza para elegir a sus segundas líneas. Tenía un talento y una inteligencia especial para esto", subrayaron a Clarín desde su entono, haciendo referencia tanto a Roque Maccarone cuando lo nombró al frente del Banco Rio; o a Juan Manuel Forn como número uno de Molinos; e incluso a Oscar Vicente, quien fuera uno de los ejecutivos más importantes de la petrolera del holding.

Otro rasgo que destacan de este cultor del bajo perfil fue que para sus empleados era todo un desafío acercarse a charlar con él porque como solía recurrir mucho a las metáforas resultaba difícil entender qué era lo que realmente quería decir.

Nacido el 23 de agosto de 1934 en Buenos Aires, a los 11 años fue adoptado por la francesa Margarita Companc de Perez Acuña, quien antes de morir, hizo prometer a sus tres hijos biológicos que "Goyo" tendría los mismos derechos que a ellos.



Emprendedor. Gregorio Pérez Companc, empresario relevante de los últmos 60 años.

El imperio Perez Companc tuvo su piedra basal mucho antes del nacimiento de "Goyo", en una estancia patagónica en 1919. Se dedicaban a la cría de ovejas para la comercialización de lana.

"Goyo" entró en el mundo de los negocios de la mano de su hermano adoptivo, Carlos Pérez Companc. En 1946, la familia compró dos barcazas de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, con las que crearon su propia empresa naviera. Entraron, también, al negoEstablecimiento Forestal San Jorge, en Misiones, en el año 1956. Dos años después, nació la Petrolera Perez Companc.

Fue justamente ahí, en 1958, cuando la figura de Gregorio Perez Companc empezó a ganar presencia en el ámbito empresarial.

Inició formalmente su carrera en 1966, en YPF, cuatro años más tarde ya se dedicaba al negocio familia. Quedó al frente de todo tras la muerte de su hermano adoptivo Carlos.

En 1999, el grupo adquiere Molicio forestal, cuando adquirieron el nos. Antes, le había vendido el Ban- Companc, concentra marcas como vos en carreras de grado. ■

co Rio de la Plata al Santander. Y en 2002 el grupo se desprendió de la petrolera Perez Companc, que había llegado a ser la principal empresa del sector, a manos de Petrobras.

El hoy llamado Perez Companc Family Group lidera en el país no sólo el rubro de Alimentos y Bebidas con Molinos Río de la Plata, la alimenticia más grande del país, sino que también es un jugador importante en Agronegocios, con Molinos Agro, y en Energía con PeCom.

En Molinos, la familia Perez

Granja del Sol, Exquisita, Lucchetti, Matarazzo, Preferido, Vitina, Cocinero, Lira, Blancaflor, Nobleza Gaucha, Favorita, Don Vicente, Don Felipe, Chocoarroz, Nieto Senetiner, RucaMalen, Minerva, Gallo, Terrabusi (pastas), Arlistán y La Salteña.

Casado en 1964 con María del Carmen "Munchi" Sundblad Beccar Varela, tuvo 8 hijos: Margarita (fallecida a los 19 años), Jorge, Luis, Rosario, Pilar, Cecilia, Pablo y Catalina.

En 2009, el magnate dejó la conducción de su imperio y cedió el lugar a sus hijos. Hoy, Luis -excorredor de rally-, Rosario y Pilar lideran la estrategia de negocios.

Casi sobre el final del mes de mayo pasado, el mundo de los negocios se vio sacudido por la noticia sobre cómo los hermanos Perez Companc (hijos de "Goyo") reestructuraron el holding familiar. En medio de esa novedad y ante los inevitables rumores que levantan estas noticias, desde el entorno familiar aseguraron que no mediaba ningún conflicto.

Así las cosas, una parte encabezada por Luis Perez Companc y sus hermanas Rosario y Pilar manejará Molinos Río de la Plata, Molinos Agroy Pecom.

La otra con Jorge junto a sus hermanas Cecilia y Catalina seguirá junto a Luis, Rosario y Pilar como hasta ahora en Goyaike, fuerte en la producción agropecuaria y que contiene a la heladería Munchi's y Conuar, dedicada a la producción de combustibles para las centrales nucleares que abastece a las dos Atucha y a Embalse en la Argentina.

Pablo, otro de sus herederos se retiró de aquel reparto y vive con su familia en Estados Unidos.

#### El grupo Perez Companc lidera hoy en el negocio de los alimentos

En un comunicado distribuido. en su momento, a los empleados, Luis Perez Companc escribió: "Con mis hermanas Rosario y Pilar nos redefinimos y construimos una nueva unidad sobre la base de los valores que nos guían desde siempre, compartimos la pasión y vocación de seguir invirtiendo en la Argentina para potenciar el crecimiento de nuestras empresas, con el valor y el coraje de todos los que las integramos".

Gregorio Perez Companc se destacó también por su veta filantrópica: a fines de los 90, donó entre 50 y 80 millones de dólares para el Campus Universitario de Pilar de la Universidad Austral y su escuela de negocios, el IAE, donación que incluyó una compleja clínica médica universitaria, conocido actualmente como Hospital Austral. Su compañía también contribuyó a convertir la Universidad Católica Argentina en uno de los principales centros educati-





ESTA NOCHE 21:30

eltrece







El País CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### Los mercados en un mes decisivo



## El riesgo país volvió a bajar y el Central vendió US\$ 121 millones

Sigue la tendencia positiva en variables clave tras la aprobación de la Ley Bases. El dólar blue repuntó a \$ 1.280. Los bonos siguieron subiendo.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Después de la euforia de los mercados tras la aprobación en el Senado de la ley Bases, el anuncio de la renovación del swap con China y la baja de la inflación a 4,2% en mayo este viernes los bonos se mantuvieron en alza, aunque las acciones tuvieron caídas marcadas. Así, el riesgo país bajó a 1381 puntos básicos, 40 puntos menos que en la jornada previa.

El dólar blue volvió a subir: aumentó 35 pesos y terminó en \$ 1.280, por encima del contado con liqui que cotizó a \$1.267 y del MEP que cerró en \$1.244.

En medio de este contexto positi-

vo se dieron dos notas disonantes. La primera es que tras la fuerte recuperación de los últimos días, las acciones cayeron en Buenos Aires y en Nueva York. El Merval bajó 1,4% y los ADR en Wall Street cedieron en torno a 2% en promedio.

La segunda nota negativa fue que el Banco Central vendió US\$ 121 millones en la última rueda de la semana, tras haber comprado ayer US\$ 137 millones. Fuentes del Central indicaron que esta magnitud de ventas se relaciona con un pago de US\$ 100 millones por importaciones de energía desde Paraguay.

Por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, el Central terminó la semana con saldo neutro, aunque en lo que va del

#### mes acumula compras por US\$99 millones.

Las dificultades del Central para acumular reservas en medio de la venta de la cosecha enciende luces de alarma en el mercado. Según la consultora LCG, en mayo la compra diario promedio fue de US\$115 millones, mientras que en lo que va de junio el promedio diario es de US\$-4 millones.

"Al menos dos factores explican esta dinámica: cierto retraso en las liquidaciones a la espera de una mejora en la ecuación de ingreso vía más tipo de cambio o más precios, y la normalización de los pagos a importadores después de que venciera el efecto del acceso en cuotas establecido por el cronograma.", explicó LCG.

Mauro Natalucci, ejecutivo de cuentas de Rava, apuntó que "el Merval retrocede más de 1% en el cierre de la semana y finaliza la jornada en torno a 1.580.000 puntos y US\$ 1242. El índice acumula una ganancia superior a 70% en pesos y más de 30% en dólares en lo que va del año. Sin embargo, el saldo de junio continúa negativo en más de 4 puntos porcentuales, a pesar de mantener una tendencia claramente alcista"

En Buenos Aires, las acciones operaron en su mayoría negativas. YPF lideró las operaciones con más de \$ 6.000 millones negociados y con una pérdida superior a 2% en su cotización. A su vez, el ADR de YPF en Nueva York cayó 1,4%. Grupo Financiero Galicia y

Pampa Energía operaron cerca de \$5.000 millones, siendo Galicia quien terminó negativa en más de 2% y Pampa se mantuvo casi sin variaciones.

Los bonos, en contraposición a las acciones, se mostraron positivos en el cierre de la semana. Desde Rava señalaron que el AL30D y el GD30D ganaron en torno a 1% y finalizaron por encima de 56 y 58 dólares, respectivamente. En el tramo intermedio de la curva, AL35D y GD35D también ganaron más de un punto porcentual y sus cotizaciones cerraron por encima de US\$ 46.

El recorrido de los bonos está fuertemente vinculado a la buena semana que vivió el gobierno de Javier Milei. "Tras ganar hasta 5% en moneda dura en la semana con activos argentinos, los inversores ahora vuelven a esperanzarse. Diversos escenarios simulados indicarían que los Globales, que ya mejoraron 40% en el año, siguen mostrando riesgo asimétrico al alza", marcaron desde GMA Capital.

Para Consultatio "la reacción del mercado fue generalmente positiva, aunque la euforia no fue desmedida y los globales en dólares continúan por debajo de los máximos registrados este año". ■

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @











## Llega una nueva aventura de Lola, Bartolito y sus amigos



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

## PEDILA EN TU KIOSCO!

El País 26 CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## Inquietud empresaria: se hace difícil bajar el impuesto PAIS

Caputo se enojó con los gurúes de la city. En el sector privado no descartan un "volantazo" del Gobierno para dejar atrás los reveses en el Senado.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El Gobierno celebró el cierre de una semana con baja de la inflación, renovación del swap con China, aprobación de la Ley Bases en el Senado, la baja del dólar desde el techo de \$ 1.300 y la aprobación del desembolso de US\$ 800 millones por el FMI.

Fue un respiro después de las turbulencias en los mercados y los rumores de devaluación que salió a desmentir el ministro de Economía, en medio de las presiones para emparchar el plan de ajuste.

Con ese telón de fondo, Javier Milei y Luis Caputo salieron a ofrendar en las últimas horas una rebaja del impuesto PAIS del 17,5 al 7,5% una vez que sean aprobadas las reformas en el Congreso. Sería el primer paso importante para iniciar la salida del cepo, ya que ese gravamen funciona como un control cambiario al fijar un dólar diferencial superior para las compras con tarjeta de crédito en dólares y las importaciones de bienes. Pero se complicó.

En un informe, el banco BTG Pactual habló de una "victoria política" en el Congreso, pero con concesiones "significativas". Dijo que el Senado le arrancó componentes clave a la ley y la "diluyeron", si bien todavía se puede revertir en Diputados. No solo se redujeron de 41 a 6 las privatizaciones, también fue re-



Sacando cuentas. Luis Caputo espera que Diputados revierta la votación de Ganancias y Bienes personales.

chazada la suba en Ganancias y la rebaja en Bienes Personales. "No lo dificulta, impide la baja del impuesto PAIS", tiraron la bronca en Economía.

Hoy, ese tributo es uno de los sostenes del superávit fiscal, con \$4,8 billones al año (casi 1 punto del PBI). Para reducirlo, Caputo pensaba "reemplazarlo" con recursos de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Según cálculos oficiales, el cambio en Ganancias aporta 0,4% y Bienes Personales, moratoria y blanqueo, 0,5% del PBI. En total, cerca de 1 punto del PBI, aunque la mitad es "transitorio" porque el blanqueo es por única vez y ya se perdió un semestre sin esos ingresos.

Cerca del ministro aseguran que

la baja del impuesto PAIS permitirá reducir la brecha cambiaria. "Van a ser más baratas las importaciones y más bajo el tipo de cambio importador, lo mismo el dólar tarjeta, no tienen larga vida", señalaron en un despacho oficial. El primero cotiza hoy a \$1.061 y el segundo a \$ 1.474, una brecha del 17 y el 63% respecto del dólar mayorista. El problema sigue siendo los tiempos y la credibilidad.

Daniel Marx cree que la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal con el ingreso de la cosecha podrían aprovecharse para acelerar la salida del cepo, incluyendo mecanismos para acumular reservas. "El paso del tiempo, probablemente, juegue en contra", advirtió.

Pero otros son mucho más escépticos. "Es chamullo, no tienen con qué", dijo uno de los referentes de la city que Caputo puso en su lista negra.

El ministro usó esta semana la tribuna del Hotel Hilton y La Rural para despotricar contra sus detractores. Dijo que la economía era un paciente con "cáncer terminal" y "metástasis", que necesitaba un "cirujano" y tachó de "salame" al que pedía un "médico clínico". Fue un gancho cruzado a Carlos Melconian, el economista que la semana pasada lo criticó por la falta de un plan económico y lo comparó con un "traumatólogo".

"No veo que quieran salir del cepo, son financistas", disparó un gurú financiero después de escuchar a Caputo en el hotel de Puerto Madero. Identificó tres motivos: el dólar planchado, el miedo a abandonar las restricciones y la falta de un programa para quebrar la inercia inflacionaria. Es que si bien el dato de mayo arrojó la mayor baja desde enero de 2022 al tocar el 4,2% mensual, la suba de tarifas postergadas podría hacer que rebote al 6% en junio. Un subibaja.

El empresariado no pierde la fe en "un volantazo". La Mesa de Enlace pide una baja de retenciones; las cerealeras, la mejora del dólar blend; y los bancos, la "flexibilización" para operar contado con liquidación.

El gran test serán los pagos de deuda a partir de julio y la mayor dificultad para comprar divisas por la época del año. ■

## El Senado convalidó un impuestazo en Bienes Personales



Diego Fraga Tributarista

Durante el miércoles y por la madrugada del jueves se vivieron momentos claves para el Gobierno en el Senado de la Nación, pues alcanzó su primer logro legislativo, al aprobarse -con modificacionessus primeros proyectos de ley: "Bases" y el "Paquete Fiscal". Si bien resta que vuelva a pronunciarse la Cámara de Diputados acerca de los cambios introducidos por la Cáma-

los proyectos se encuentra asegurada y, con esto, queda demostrada la capacidad de Milei de hacer aprobar sus propuestas, aun con una muy escasa representación en el Congreso.

Dentro de los proyectos que habían sido aprobados antes por Diputados se encontraban ciertas modificaciones en el impuesto sobre los bienes personales que, sorpresivamente, fueron rechazadas por la mayoría de los senadores. Este insólito rechazo puede traer consecuencias nefastas para los contribuyentes, como veremos a continuación. Efectivamente, por los mínimos a partir

to sobre los bienes personales, combinados con alícuotas verdaderamente elevadas, más el efecto de la **inflación desbocada** del último año (recordemos que las variables del gravamen se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor y se encuentran muy atrasadas) y con el condimento extra de una menor brecha del dólar (35% aproximadamente), el aumento efectivo de este tributo es muy grande.

La no aprobación del proyecto del Gobierno lleva a que:

 Más sujetos queden alcanzados por el tributo: por el rechazo del Senado deberían pagar el imra alta, la vigencia de gran parte de de los cuales se tributa el impues- puesto los patrimonios que supe- dadanos tengan activos financie- ilógicos. ■

ren por poco los \$27 millones (algo así como US\$ 33.000), mientras que el proyecto aumentaba el mínimo a \$100 millones. En tanto, la exención por **vivienda única** quedaría en \$137 millones cuando el proyecto la aumentaba a \$350 millones.

Es decir, el proyecto aprobado por diputados y rechazado por el Senado traía un necesario alivio fiscal para la clase media

2) Los contribuyentes pagarán alícuotas altísimas: son de hasta 1,75% en su tramo máximo para activos locales, mientras que para bienes en el extranjero la tasa asciende al 2,25%. Estas tasas, aprobadas durante el kirchnerismo, resultan confiscatorias, representando hoy para los inversores un costo mayor inclusive que el del impuesto a las ganancias, sobre todo con activos no realizados.

Actualmente, con las facilidades tecnológicas, es común que los ciu-

ros o criptoactivos en exchanges de otros países y, por lo tanto (si están declarados), se encuentran alcanzados por estas delirantes alícuotas. Tal presión fiscal es responsable -junto con otros mamarrachos impositivos del período kirchnerista - de buena parte de los cambios de residencia fiscal que hubo en el país.

No se aprobó el beneficio para contribuyentes cumplidores: esto significa, en los hechos, que a los legisladores tampoco les interesaba demasiado cultivar la moral fiscal de la población con la que tanto coloreaban sus discursos.

La no reforma de Bienes Personales va a herir, con seguridad, las chances-siempre difíciles-de que el blanqueo impositivo que se está aprobando con el Paquete Fiscal resulte exitoso, pues quienes se encuentran en la informalidad le tienen fobia a esta clase de impuestos



28 El País CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### Principales indicadores



**DOLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio

## 1.382

RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETROLEO WTI, en dólares por barril

## 433,03

Chicago, en dólares pór tonelada

#### **NUEVO RECORD DEL NASDAQ EN WALL STREET**

Wall Street cerró la semana en territorio mixto, pero con el índice Nasdag en su quinto récord consecutivo, tras la perspectiva de que la Reserva

Federal solo hará un recorte de tipos este año. El Nasdaq sumó un 3,24 % acumulado, hasta 17.688 puntos, y el S&P 500 un 1,58 %, hasta 5.431 unidades.

## La CAF financia el gasoducto y apuesta a energías renovables

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe financia el 75% de la reversión del Gasoducto Norte. Ahora apunta a la electrificación verde.

SANTIAGO DE CHILE, ENVIADO ESPECIAL

#### Santiago Spaltro

spaltro@clarin.com

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) quiere multiplicar su financiamiento de la transición energética "justa y sostenible" en la región, con proyectos para la electrificación verde (energías renovables) y mejorar la eficiencia del consumo en el transporte, la industria y los hogares. La CAF es el organismo multilateral que le prestó a la Argentina unos 540 millones de dólares para la reversión del Gasoducto Norte, la única gran obra pública que se puso en marcha con el gobierno de Javier Milei.

Su construcción, supervisada por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa, sujeta a privatización tras la Ley Bases) es estratégica: le permitirá al país hacer frente a la caída de la producción de Bolivia y transportar unos 16 millones de m3 diarios de gas nacional de Vaca Muerta -más barato- por Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Además, ayuda a reducir las importaciones de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) y el uso del carbón mineral en las centrales eléctricas; todos ellos, fósiles caros y más contaminantes para el medio ambiente que el gas natural.

En ese sentido, los empresarios Paolo Rocca y la familia de Marcelo y Damián Mindlin, dueños de las constructoras Techint y Sacde, respectivamente, terminaron las soldaduras de los renglones 2 y 3 de la obra, que contemplan 100 kilómetros de gasoducto de 36 pulgadas entre las localidades de La Carlota hasta las cercanías de Villa María, en Córdoba.

Techint y Sacde completaron estas etapas aún pese a que no cobraron del Estado nacional unos \$ 14.000 millones en mayo y que tuvieron que recurrir a tomar deuda con bancos comerciales.



Obra en marcha. Reversión del Gasoducto Norte. Foto: Energía Argentina (Enarsa)

"En total se realizaron 4.059 soldaduras en 41 días, lo que equivale a un promedio de avance de 3 kilómetros diarios. Esta etapa, que finalizó en la localidad de Arroyo Cabral, Córdoba, contó con un sistema de soldadura automática que permitió disminuir los tiempos de ejecución y culminar los trabajos en tiempo récord, en línea con los plazos contractuales previstos", comunicó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por esas constructoras.

Las soldaduras automáticas fueron utilizadas por primera vez en el país en 2023 durante la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta.

Actualmente, ese tramo de la obra de la reversión del Gasoducto Norte continúa con trabajos de zanjeo, empalmes, cruces especiales, revestimiento, bajada y tapada, para luego iniciar las pruebas hidráulicas. **La entrega de los traba-**

jos se completaría entre agosto y septiembre.

La obra tiene un presupuesto oficial de US\$ 713 millones, de los cuales el 75% es obtenido con el préstamo de la CAF-que hasta ahora desembolsó US\$ 216 millones, según su web-y el resto es financiado con un fondo de las exportaciones eléctricas de la Argentina en los veranos de 2021/2022 y 2022/2023.

Sin embargo, por el crecimiento del costo de la construcción en dólares (ya que el tipo de cambio no acompañó a la inflación), es posible que el presupuesto se vaya acrecentando en los próximos meses.

Como parte de su estrategia de ser "el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región", CAF se comprometió a dedicar al menos el 40 % de sus aprobaciones a proyectos verdes, incluidos los que facilitan la transición energética.

América Latina y el Caribe contribuye poco en materia de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (11 % del total global), pero es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que a su vez demanda esfuerzos de adaptación y resiliencia.

"Por ello, la transición energética deberá ser justa, favorecer un crecimiento económico vigoroso e inclusivo, y contribuir al cierre de brechas de ingreso per cápita respecto al mundo desarrollado y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Eso implica que, si bien todos los países de la región deben sumarse a los esfuerzos de disminuir las emisiones energéticas, la velocidad y las estrategias para hacerlo serán específicas a la realidad de cada país", según el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF titulado Energías renovadas: Transición energética jus-Comparativamente, la región de ta para el desarrollo sostenible. y del norte del país. ■

#### En la campaña 2024/25 ven que crecerá el área de la soja

En el ciclo agrícola 2024/25, por cada lote sembrado con trigo y maíz (gramíneas) en la zona núcleo, se sembraría 1,7 de soja. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) confirmó este cambio de tendencia en el que, tras varios años, las gramíneas cederían terreno a la oleaginosa. Esto marcaría un quiebre en el que la relación soja/ gramíneas sería la más alta de las últimas seis campañas.

La razón fundamental de este viraje se encuentra en el recorte de área que sufrirá el maíz en 2024 luego del duro golpe que le asestó la chicharrita esta campaña, causándole importantes pérdidas de producción. Esto contrasta con la fuerte

#### El maíz sufrirá el impacto de la chicharrita

apuesta al cereal que se venía haciendo. De hecho, en el ciclo actual, el área de maíz creció un 30 por ciento, mucho más que lo esperado, llegando a 1,94 millones de hectáreas. Por el contrario, según las primeras encuestas de la BCR, este año se proyecta un recorte de 300.000 hectáreas de maíz lo que representa una caída interanual del 15 por ciento. La expansión del 15 por ciento que se espera para el trigo ayudará a moderar el equilibrio, no obstante, la superficie de gramíneas bajará esta campaña.

Los primeros sondeos realizados por la BCR anticipan que la superficie de soja de primera aumentará al menos un 7%. Es que la temor por un nuevo ataque de la plaga transmisora de la enfermedad del achaparramiento del maíz sigue vigente.

"En Chaco, en este momento, hay chicharrita activa poniendo huevos y esto puede repercutir en septiembre, alertaron en dicho informe ingenieros agrónomos de la región núcleo

## PREESCOLAR GENIOS

ESTE MES DESCUBRIMOS EL MUNDO DE LOS COLORES JUNTO A CATA, JOACO Y SUS AMIGOS.



¡HAY VARIOS COLORES SÚPER DIVERTIDOS!

Además, actividades para recortar y pegar, practicar trazos y mucho más.

## ¡YA ESTÁ EN TU KIOSCO A SÓLO \$3000!

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 16/06 AL 13/07 O HASTA AGOTAR STOCK DE 8.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 2 ADHESIVOS VINÍLICOS DE COLORES A \$3.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$200. (\*) ADHESIVOS VINÍLICOS ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

## Opinión

## ¿Qué es esto de ultraderechas populistas por todos lados?





#### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com | @tatacantelmi



s una escena que da para cierto pavor o alarma. Apenas días después de que el liderazgo atlantista occidental memorara los espantos del Tercer Reich en el 80 aniversario del desembarco de Normandía, los alemanes votaron como segunda fuerza del país a un partido abiertamente nazi, desplazando a la socialdemocracia del premier Olaf Scholz. Fue posiblemente lo peor de un domingo en Europa que se saldó con un crecimiento de las ultraderechas populistas en Francia, Italia, Austria, Holanda o Bélgica. Muchas de ellas de origen fascista y antiliberales, pero menos espantosas frente a la defensa de la SS que profesa sin pudores aquella triunfante Alternative für Deutschland en Alemania.

Es claro que el crecimiento de estas formaciones no fue aluvional como se temía y que el muro de las familias políticas de centro logró mantenerse en pie. La centro derecha o la socialdemocracias son la mayoría liberal en el Parlamento Europeo junto con verdes y ecologistas. Pero se requiere cierta prudencia ante esta novedad. No son los legisladores los que gobiernan o lo harán en el bloque, sino la dirigencia política que esos partidos representan y que ha recibido estas luces verdes.

Como señala el historiador británico Timothy Garton Ash "no te conformes con que te digan que los resultados no han sido tan malos. El voto de ultraderecha puede inclinar a todo el continente hacia ese lado y poner en grave peligro a Ucrania". Es la grave paradoja de que ochenta años después "se regresa a nacionalismos, fascismos y guerras".

La elección debilitó de un modo u otro a todos los liderazgos occidentales que desde este jueves volvieron a reunirse con un perfil diferente, más frágil, al que los encontró la semana anterior en Normandía. Lo que sucedió en medio de ambas cumbres con esas urnas desnuda la disociación entre el lugar que ocupan los dirigentes y sus ideas con las demandas de sus poblaciones. No fue la única grieta a la vista. El continente se partió también en dos. La Europa del Este escapó de los liderazgos populista pro rusos que experimentaron notorios retrocesos en Hungría o Polonia. Una reacción natural de ese collar de países vecinos al reino de Vladimir Putin frente a la sangrienta tragedia lanzada sobre Ucrania.

En esa región, que además mantiene fresca la memoria sobre la barbarie del estalinismo soviético, sucede una mutación en las estructuras políticas debido al peligro de una extensión del conflicto si es que no se puede detener al Kremlin. Ahí se observa con claridad la gravedad existencial de la amenaza imperialista rusa.

La otra Europa, la central y que más miramos, en cambio, votó movilizada contra un sistema que advierten que no cumple con

las expectativas de desarrollo individual que debería garantizar la democracia. Lo señala bien el economista francés Gabriel Zucman de la École d'Économie de Paris al analizar la arrolladora victoria de la ultraderecha lepenista en su país. Sostiene que no se trata de una cuestión de identificación ahí o en otras fronteras con estos extremos. "Al analizar los comportamientos electorales de los franceses en realidad lo que les preocupa no son las cuestiones identitarias, sino los problemas económicos y sociales, relativos a los salarios, al poder adquisitivo, a la inflación". Añade que "tanto en Francia como en otros países hubo recortes masivos en los servicios públicos de educación y de salud, y en las infraestructuras de transporte".

Al revés que sus primos del Este, Ucrania no cuenta en el ánimo de estos votantes salvo para demandar su alejamiento de la agenda y desmantelar las costosas ayudas. El reproche por cómo suceden las cosas encuentra enemigos inexistentes en la inmigración y la burocracia de Bruselas además de aquella guerra, de modo que amputar todo ese registro debería curar la gangrena. Es lo que proponen los liderazgos voluntaristas de estos populismos iliberales que crecieron a lomos de una crisis alimentada por una concentración histórica del ingreso que demuele la paciencia de las clases media amontonadas en las banquinas del reparto.

La novedad de la irrupción de estas estructuras consiste en que no persiguen ahora, como antes, la destrucción del edificio cosmopolita.

El giro a la derecha y sus derivadas, es, sin embargo, un signo de la época. Se ha acentuado en el mundo debido en gran medida a la inseguridad social que señala Zucman. La consecuencia es que las sociedades se tornan conservadoras. En América Latina el fenómeno se ha venido reproduciendo hace años, con la ausencia casi total de propuestas radicales de izquierda y protagonistas de esa vereda. Fueron relevados por caudillismos conservadores que se maquillan como socialistas, pero llevan adelante programas de marcada represión social. En algunos casos, como en Venezuela o la experiencia kirchnerista en Argentina, con el saldo de vastas masas condenadas a la pobreza y la precariedad. El impulso derechista, también en sus extremos, se alimenta adicionalmente del fraude de estos supuestos progresismos.

La deriva chavista es elocuente. El régimen ha logrado reducir su abismal inflación con un modelo ortodoxo de dolarización de la economía que aplanó la pirámide social pero no en el sentido correcto de la ampliación de oportunidades. Lo hizo amplificando la base con la mayoría de la población careciente muy lejos del vértice de los bendecidos, la oligarquía cercana al régimen. Los únicos a salvo. No es casual que sea esta la época de mayor fragilidad de la nomenklatura y que la alternativa más fuerte y difícil de bloquear por parte del chavismo, consista en la dirigente liberal María Corina Machado, que hace campaña con una recuperación idealista del derecho de todos.

En Brasil, donde ya se probó la medicina ultradechista, fue el centro derecha el que llevó a la presidencia a Luiz Inácio Lula da Silva. El líder del PT transformó su discurso e incluso los colores de su agrupación del rojo al blanco para mantener la seducción de ese espacio renuente a grandes revoluciones y que más bien reclamaba una calma conservadora en medio de la tormenta. México es el último antecedente y conviene observarlo con atención. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador también construyó una imagen de líder de izquierda para disimular su condición de caudillo con inclinaciones absolutistas al estilo del PRI que lo formó. La victoria de su partido Morena consagró a la científica Claudia Sheinbaum en la presidencia, quien insinúa un liderazgo ligado a la nueva burguesía que se ha consolidado en este sexenio. Si las tendencias son como parece, viene un litigio de poder en esa frontera.

Regresando a Europa, posiblemente la novedad de la irrupción de estas estructuras consiste en que no persiguen ahora como antes la destrucción del edificio cosmopolita que se ha construido con el euro y la integración. Existe el repudio tribunero habitual contra Bruselas, pero la intención de esta familia de ultraderechistas es transformar desde adentro esa estructura con una reducción del poder del Ejecutivo de la Comisión Europea. Todos aprendieron del fracaso del Brexit.

Es tan claro como que Giorgia Meloni, "neonazi de corazón" como la llamó provocador el célebre filólogo italiano Luciano Canfora más por su historia que por su presente, pasa claramente a ser figura clave en la construcción de la nueva etapa del poder europeo. La mandataria, que se exhibe con comodidad como par de los gobernantes liberales del globo, aparece como el puntal para sostener la reelección de la alemana Ursula Von der Layen en la presidencia europea. Un minué interesante, con la líder de la UE que se corre hacia una derecha más dura y la mandataria italiana que recorre el camino inverso archivando gran parte de sus antiguos extremismos. Vaya a saberse si para siempre. ■

© Copyright Clarín 2024

#### **MIRADAS**

#### Fabián Bosoer

fbosoer@clarin.com

#### Una cumbre del buen humor

En coincidencia con la cumbre del G7 en Italia, el Papa Francisco aprovechó para hacer su propia cumbre alternativa: reunió a humoristas de todo el mundo con el objetivo del "celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad", según informó El Vaticano. Una de las características de Francisco es, se sabe, su sentido del humor. En varias entrevistas dijo que "la actitud humana más cercana a la gracia divina es el humor" y confesó que reza a diario una oración de Santo Tomás Moro: 'Dame, Señor, el sentido del humor'; que yo sepa reír ante una broma".

La vitalidad de la cultura de un pueblo se nota especialmente en la capacidad de reírse, pese a todo aquello que se sufre y se padece. De hacerse fuerte desde el dolor desafiando la adversidad, permitiéndose ironizar sobre las verdades absolutas y dogmas, aún las propias, sin que eso suponga declinar las convicciones más profundas.

"No se puede vivir sin sonreír. El humor es una parte propia del ser humano, nos ayuda a no perder la cabeza", dice el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que fue él mismo comediante y muestra que aprendió a ponerse serio al frente del gobierno en las circunstancias más difíciles que una nación puede afrontar, pero que eso no le hizo perder la frescura, elocuencia y sencillez. Se lo puede apreciar en un documental de David Letterman, disponible en Netflix. "Recurrimos al humor para seguir adelante con nuestras vidas, para no perder los ánimos", dice allí Zelenski.

Eliahu Toker, escritor argentino dedicado al estudio del yiddish, subrayaba que el humor se vuelve realmente poderoso cuando al mismo tiempo que entretiene, cumple un rol social, que es el de permitirnos conocer, a través de relatos y cuentos, las circunstancias que marcan y animan la historia de nuestro pueblo o la de otros pueblos. También a resistir, sobrellevar y vencer no sólo a sus circunstanciales enemigos externos, sino también a sus propios fantasmas, dolores, odios y ofensas, sin perder la compasión y la sonrisa.

En una ocasión le preguntamos al sabio Eliahu, ¿Cómo diferenciar el humor y la burla? Y nos respondió recordando que "ya los sabios del Talmud diferenciaban entre 'reírse de' y 'reírse con'. El 'reírse con' era estimulado, mientras que la prohibición formal de 'reírse de' se menciona con frecuencia. Incluso hay un explícito mandato talmúdico que dice: "Toda burla está prohibida, salvo la destinada a la idolatría".

Opinión 31

## Todos los chicos y chicas de mi edad

EL REVÉS Y EL DERECHO



Juan Cruz Ruíz

BARCELONA. ESPECIAL PARA CLARÍN



n otro tiempo, cuando nos sentábamos en el suelo a escuchar la música que sonaba en la radio, antes de que vinieran la televisión y sus sucedáneos sucesivos, nació para nosotros, para muchos de los que ahora somos parte de la cuesta abajo en la rodada, la voz de Françoise Hardy, que se acaba de morir en París con la edad que ahora amenaza, por ejemplo, a este cronista. Ella fue, en aquel tiempo, la que nos dijo cómo se tenía que explicar el amor, una asignatura que entonces se explicaba a hurtadillas, menos en París y en otras capitales abiertas del universo mundo.

A la vez que aquella mujer rubia, que parecía de aire explicaba lo que sucedía cuando se paseaban por los bulevares las chicas y los chicos de la época, se preparaba para salir a los escenarios del mundo, del viento del mundo, la italiana **Gigliola Cinqueti**, que ganó el Festival de San Remo con una canción que aspiraba a ser eterna (en nuestras voces) y que ahora se escucha como el fracaso al que nos abocan los almanaques. *No non l'eta... Tous les garçons et les filles...* La música perdida de nuestras vidas.

Hace unos días, yendo a Perugia, una amiga italiana que ahora tiene más o menos los años que tenía Gigliola cuando nos puso a bailar de adolescentes, rescató de sus discos de coche ese recuerdo de aquel tiempo, pero me dijo que ella lo escuchaba como si todavía fuera temprano para arrinconarlo. A la vera de esa canción que me puso el escalofrío en la zona invisible de la edad me atreví a pedirle que rescatara de donde estuviera, en el arcano sin nombre de los discos de ahora, una de las melodías más dulces y terribles de entonces. Esta vez ella no sabía quién era un contemporáneo de la cantante que ganó San Remo cuando ella misma era una adolescente, así que le tuve que contar quién era Bruno Laudzi, un italiano de pelo en desorden que hizo del folk de entonces una plegaria de amor y de compromiso.

Entre sus canciones estaba esa canción, y mi amiga, **Matilde Minuti**, una escritora, la encontró en seguida. Era *Il poeta*, la más emocionante de las melodías que interpretó aquel contemporáneo de lo mejor del folk italiano. La historia es impresionante, y cómo lo cantaba Laudzi no se puede olvidar. Esta es una especie de carta que un amigo va narrando sobre un muchacho al que todos llamaban *il poeta...* 

El poeta estaba enamorado de una muchacha que sólo le hacía caso a veces, pero a veces también lo exaltaba para su contento de enamorado correspondido. Hasta que un día..., ah, es mejor que ustedes busquen esa canción, la descarguen de donde esté cargada y la tarareen ustedes mismos hasta que, al final de la breve melodía hallen la zona de sangre inolvidable que fue el destino de aquel poeta al que le cantó Laudzi.

Los italianos son extraordinarios, como lo son los argentinos que cantaban en los bares de mi pueblo, en Tenerife, para explicar el alma de su país. Y el italiano que me enseñó esa canción que yo no he olvidado y que me permitió escuchar Matilde hace una semana en Perugia, era uno de esos seres extraordinarios que habita,

desde su muerte en Venecia, en lo más se-

reno de mi alma.

Él se llamaba Pipino Christineli. Además de arquitecto era profesor y viajero, y tenía dificultad para decir seguidas todas las sílabas, a no ser que cantara, que entonces todo le salía como Dios manda. Él iba con su guitarra a todas partes y esta vez, cuando lo escuché cantar, estaba sentado en el suelo de una calle sin luz del centro de Madrid. Él agarró su guitarra y empezó a contar la música cantada del poeta, y yo lo seguí como si aquella fuera una continuación melancólica de lo que nos regalaron Françoise Hardy o Gigliola Cinqueti cuando creíamos que el amor, y la vida, no se iban a acabar nunca.

Le pregunté al fin a Pipino la historia del poeta, lo que significaba la canción, la razón despiadada del llano, las palabras que no quise escuchar y que narraban el fin del protagonista de la bellísima melodía, y ya no pude vivir sin recordarla, sus letras, su música, la esencia de su dolor.

Cuando era un niño sin mar en la isla de Tenerife descubrí un poema que jamás olvido tampoco, If, de Rudyard Kipling. Me impresionó tanto aquella poesía, que aspiraba a la perfección y a la felicidad con otros... La escribí, línea por línea, en la pared hasta entonces blanca de la mampostería doméstica. Mi madre me hizo borrar aquellos versos, pero ella no sabía que la naturaleza de las mamposterías permite que lo que allí se escriba no se lo lleve el viento, de modo que aun sigue allí, en mi casa natal, la versión es-

Ya no está Françoise Hardy con nosotros. Inolvidable, es para siempre parte de nuestras canciones más queridas.

pañola de Kipling que yo copié cuando era el niño que fui.

Lo mismo que me ocurrió con ese poema me pasó con otras canciones, con aquella de Françoise Hardy, con la de Gigliola Cincueti, con la de Bruno Laudzi; sin duda, también con las que a veces cito, de Joan Manuel Serrat, de Eduardo Falú, de Mercedes Sosa, de Raimon, que a veces dominan las melodías de mis crónicas... Toda mi vida he estado recordando canciones y canciones, como si éstas rompieran los maleficios tristes de la edad o del tiempo, y siempre que he encontrado un resquicio, italiano preferiblemente, canto como puedo, o como sé, la querida canción de Bruno Laudzi...

Cuando se supo que había muerto Françoise Hardy conté en la radio esas coincidencias (la francesa, los italianos), e incluso me atreví a cantar parte de la letra tal como me la enseñó mi querido amigo el arquitecto.

Esa vez me salió la canción casi completa, de modo que no tuve que avergonzarme tan sólo por mi tono, o por mi desviada memoria. Lo cierto es que a la vez que la cantaba, ante el riesgo sin igual de los micrófonos, recordé que una de las últimas veces que me atreví con *Il poeta*, en un restaurante de Nápoles, se me fue por completo lo esencial de su letra, que ensayaba con un grupo atónito de italianos que se sabían todo **Mina** pero que no tenían ni idea de mi descubrimiento.

Ante mi vergüenza por no saber lo que tenía que saber vino un señor mayor, casi octogenario, vestido como si fuera Frank Sinatra en sus días mejores, y me dijo que él se prestaba a seguir el tono que a mi me faltaba, el tono y la letra.

Todo el mundo se calló, él levantó su voz sobre sus años y sobre el sonido ya sereno del local y así tuve la oportunidad de sentir que al fin se le hacía justicia a Laudzi y al poeta. Ahora ha muerto aquella mujer que nos regaló la voz y el ritmo hace tantos años, con aquella inmensa obra de amor cantado.

Ahora ya no está Françoise Hardy. Inolvidable es, para siempre, parte de nuestras canciones más queridas. Sigue vivo, y eso me alegra tanto, Pepino di Capri, que fue aquel napolitano que completó mi intento de rendir homenaje al poeta de Bruno Laudzi. Yo no sabía que quien me sustituyó en el estrado fallido de la música era aquel hombre que sigue siendo, por ejemplo, émulo de Frank Sinatra y rey de la voz italiana.

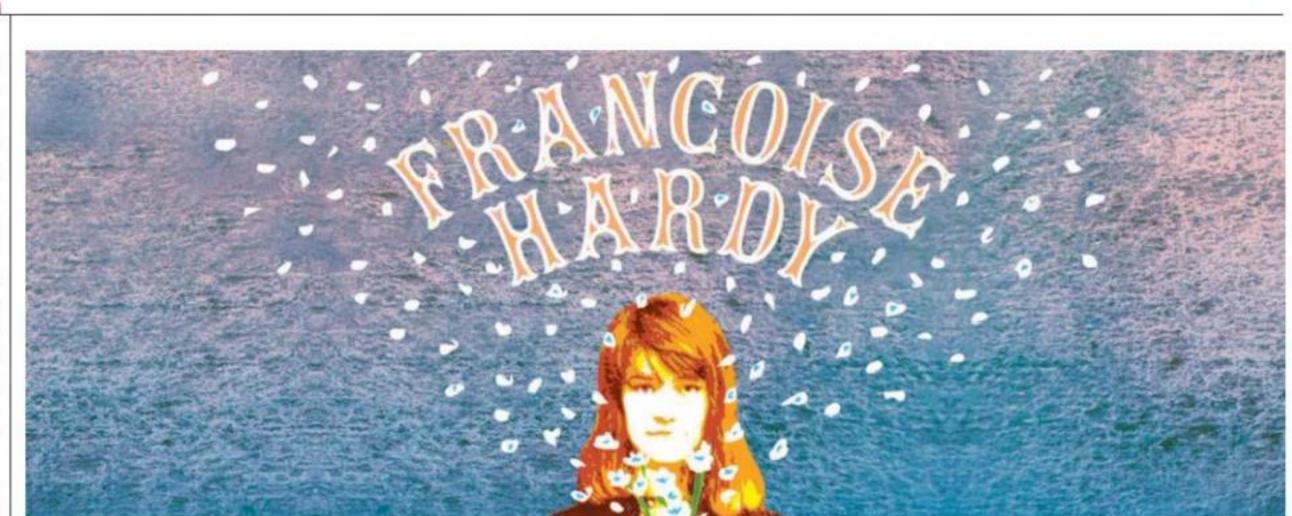

### El Mundo

#### La Cumbre del G-7



Foto de Familia. El Papa en el centro de la foto junto al líder turco Erdogan y cerca de Joe Biden. En el extremo, el argentino Javier Milei. Del otro lado se ve a Macron y a Lula da Silva. EFE

## El G-7 acuerda una declaración de tono beligerante contra China e Irán, y reafirma el apoyo total a Ucrania

El documento advierte a Rusia y a sus aliados, China e Irán sobre la guerra contra el país europeo. Cuestiona las políticas comerciales de Beijing, y reclama el cese del fuego en el conflicto de Gaza.

BARI, ITALIA. AP, EFE. TNYTIMES Y CLARÍN

La superestructura del poder mundial occidental sintetizada en el Grupo de las Siete democracias más industrializadas del planeta reunida en la cumbre de Bari, planteó límites a una serie de enemigos y adversarios, desde Irán por su alianza con Rusia y también contra China y hasta Venezuela, en una declaración de tono beligerante con Ucrania en el tope de la agenda a la que aseguran un apoyo "el tiempo que sea necesario".

El extenso documento hizo una concesión a la anfitriona, la premier italiana Georgia Meloni, y evitó incluir la palabra aborto. Las derechas más duras europeas, el tronco del que proviene la mandataria, coinciden en el antiabortismo y la defensa de la familia tradicional.

El encuentro incluyó la novedad de la presencia por primera vez del de guerra de Rusia".

papa Francisco, quien sostuvo un amplio puñado de bilaterales y en un discurso reclamó un comportamiento ético con el uso de la Inteligencia Artificial (ver aparte).

La declaración difundida en el hotel Borgo Egnazia confirma el préstamo de 50 mil millones de dólares para Ucrania avalado por los activos rusos. El régimen de Vladimir Putin calificó de inmediato como robo esa medida que se fondea en los intereses de más de 300 mil millones de dólares congelados en cuentas occidentales como san-

#### China

"Continuaremos tomando robustas medidas contra China y otros actores que apoyen la maquinaria de guerra de Rusia". ción por la invasión del país europeo. Moscú prometió consecuencias "extremadamente dolorosas" por esta decisión que no precisó.

El G-7 lo integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La cita contó con una legión importante de invitados, entre ellos los presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Argentina Javier Milei (ver Pgna. 4), Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el premier indio, Narendra Modi.

El documento del cierre de la cumbre se extiende por 36 páginas. Allí se anuncia que "continuaremos tomando robustas medidas contra actores en China y terceros países que apoyen materialmente la maquinaria de guerra rusa, incluidas instituciones financieras, y otras entidades en China que faciliten la adquisición por parte de Rusia de esos elementos".

Con el mismo tono, los líderes del G-7 reprocharon las prácticas comerciales "injustas" del gigante asiático respecto a las ayudas estatales que benefician su producción. El reclamo básico es que Beijing se atenga a las normas que rigen el comercio internacional. "No estamos intentando dañar a China o impedir su desarrollo económico, de hecho, una China creciente que juegue según las reglas y normas internacionales sería de interés global", aseguran.

En otro capítulo, la declaración amenaza a Irán por el apoyo que brinda a Rusia en armamento so-

#### Irán

"Instamos a Teherán a que ponga fin a la escalada nuclear y al enriquecimiento de uranio sin justificaciones civiles". fisticado como sus drones. Los líderes del G-7 advirtieron ala teocracia persa con "responder de forma rápida y coordinada, incluso con medidas nuevas e importantes si Teherán sigue apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania".

"Pedimos a Irán que deje de ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania y que no transfiera misiles balísticos y tecnología relacionada, ya que eso representaría una importante escalada material y una amenaza directa para la seguridad europea", subrayan.

Añaden sobre el programa nuclear iraní que "instamos a Teherán a que ponga fin a la escalada nuclear y a la continuación de las actividades de enriquecimiento de uranio que no tienen justificaciones civiles creíbles", así como a "entablar un diálogo serio y ofrecer garantías convincentes de que su programa nuclear es exclusivamente pacífico, en plena cooperación y cumplimiento del mecanismo de

El Mundo 33 CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### LOS SIN PAPELES

#### Sin avances para el crítico problema de las migraciones

El enorme problema de las corrientes migratorias centró parte de la jornada definitoria de la cumbre del G-7, pero sin avances. Italia y Gran Bretaña plantearon la necesidad de aumentar las inversiones y el apoyo financiero en general en los países africanos para reducir la presión de los migrantes que en número récord cruzan el Mediterráneo para intentar alcanzar Europa.

Pero los grupos de defensa de los derechos humanos criticaron lo que calificaron de falta real de apoyo por parte de los países en desarrollo. La campaña de la Ong ONE, que aboga por la inversión en África, señala que la proporción de ayuda destinada al continente por el G-7 y las instituciones de la UE se encuentra hoy en su punto más bajo desde 1973. "Sin ninguna acción concreta, el G-7 en Italia no es más que palabrería sin sentido", afirmó David McNair, director ejecutivo de la organización.

vigilancia y verificación del OIEA", la agencia atómica de la ONU.

También "exigen" que la potencia persa "ponga fin a sus actividades maliciosas y a sus acciones desestabilizadoras en Oriente Medio". En este sentido el documento insta al grupo terrorista pro iraní Hamas a aceptar el alto el fuego. Al mismo tiempo demanda a Israel limitar la actual escalada en Rafah. Sobre Oriente Medio, el G7 pide a la organización ultraislámica que acepte el acuerdo para cesar las hostilidades incluido en el plan del presidente estadounidense, Joe Biden, e reclama a "los países que tienen influencia" sobre la organización pro iraní "que ayuden a garantizar que lo haga"

Además, Israel debe "abstenerse de llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala en Rafah que tendría aún más consecuencias nefastas para los civiles".

En cuanto a la cuestión del aborto los líderes se limitaron a revalidar su compromiso con la de declaración de Hiroshima del año pasado, en la que se comprometían a "abordar el acceso al aborto legal y la atención en el postaborto". Esta vez, señalan "nuestros compromisos con el Comunicado de Líderes de Hiroshima por un acceso universal a servicios de salud adecuados, asequibles y de calidad para las mujeres, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos integrales para todos", pero evitaron citar la palabra.

## El Papa alertó sobre el uso en las guerras de Inteligencia Artificial

"Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano", dijo en la Cumbre del G-7.



Encuentro. El líder de EE.UU. el católico Joe Biden apoya su cabeza en la del Papa en un emotivo saludo.RTR

BARI, EFE Y CLARÍN

El papa Francisco abogó este viernes ante los líderes del G-7, por dar una dimensión ética a la Inteligencia Artificial y alertó de su uso en las guerras y la industria armamentística. "Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano", alertó el papa, el primero en asistir a una cumbre de estas potencias.

Francisco fue invitado por la primera ministra anfitriona, la italiana Giorgia Meloni, para hablar en el panel sobre la IA y, por eso, en su largo discurso avisó de los estragos de su aplicación en la industria de la guerra y pidió prohibir las "armas autónomas letales".

"Precisamente sobre este tema permítanme insistir en que, en un drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas 'armas autónomas letales' para prohibir su uso, empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un cada vez mayor y significativo control humano", instó.

El pontífice argentino sigue con atención el advenimiento de esta tecnología, a la que dedicó su mensaje de la Jornada por la Paz de 2024, y el Vaticano impulsó desde 2020 la iniciativa "Rome call for IA Ethics" para dar una dimensión ética a los algoritmos y a la que ya se han sumado gigantes como Microsoft o IBM.

Ante los líderes democráticos del mundo y algunos de sus socios invitados, Francisco dijo que la IA es "fascinante y tremenda", como todos los prodigios tecnológicos de la humanidad. "El tema de la IA a menudo es percibido de modo ambivalente: por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece; por otra, provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse", sostuvo.

Por un lado, a su parecer, la IA podría "permitir una democratización del acceso al saber" o impulsar la investigación científica, pero también "podría traer consigo una mayor injusticia entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas".

Su importancia es de tal envergadura que "exige una reflexión a la altura de la situación", defendió ante el estadounidense Joe Biden o el francés Emmanuel Macron, entre otras muchas autoridades. El papa subrayó la necesidad de que detrás de la acción de toda máquina esté el control humano en base a criterios morales: "El ser humano no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir".

"Por eso frente a los prodigios de las máquinas, que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida", apuntó.

Y agregó: "Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas.

## Presión a Venezuela para que garantice elecciones limpias

BARI, EFE Y CLARÍN

Los líderes del G7 expresaron este viernes su preocupación por la crisis en Venezuela, reclamaron elecciones limpias el 28 de julio y llamaron a "no emprender iniciativas desestabilizadores" en el Esequibo, territorio en disputa con Guyana.

"Estamos profundamente preocupados por la actual crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y por la falta de avan- namente el Acuerdo de Barbados Esequibo y acogieron "con satis- bilización de Haití.■

ces en la implementación del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023", se lee en la declaración final de la cumbre.

Explican esa preocupación "en lo que respecta a los derechos de la oposición dentro del proceso electoral y la decisión de retirar la invitación para una misión de observación electoral" de la Unión Europea.

"Hacemos un llamamiento a Venezuela para que implemente ple-

y garantice elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio, que abarquen misiones de observación electoral internacional completas y creíbles", instaron.

Y agregaron: "Exigimos además el fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos".

Asimismo el G7 aseguró que "sigue de cerca los acontecimientos entre Venezuela y Guyana" en su disputa territorial por la región de

facción" los esfuerzos regionales para mantener el diálogo entre las partes, aunque exigen a Caracas "abstenerse de nuevas iniciativas desestabilizadoras. El asunto debe resolverse pacíficamente, de conformidad con el derecho internacional".

El capítulo dedicado a Venezuela, es significativo de la crisis política que rodea a ese país y la preocupación de que el comicio acabe con un fraude después de que el régimen autocrático chavista proscribió a la mayoría de los líderes opositores para intentar asegurar la segunda reelección de Nicolás Maduro. En su declaración, los líderes del G7 también se comprometen a colaborar por la esta-

El Mundo 34 CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## Putin plantea un plan de paz con la virtual rendición de Ucrania

Dice que detendrá la guerra si Kiev retira sus ejércitos y no se une a la OTAN. Zelenski, el Pentágono y la Alianza Atlántica repudiaron el insólito plan.

MOSCU, KIEV Y WASHINGTON, AP, EFE Y CLARIN

El líder ruso Valdimir Putin, en el umbral de la Cumbre para la Paz convocada por Ucrania este fin de semana, propuso una sorprendente solución para la guerra que implica la virtual capitulación de Kiev. Putin sostuvo como "condiciones para la paz" que Ucrania retire sus tropas de los territorios de su país tomado s por los militares rusos, que desista de asociarse con la OTAN y que Occidente levante las sanciones contra Moscú. Entones se termina la guerra.

Ucrania consideró "absurdo y una farsa" el planteo. El presidente Volodimir Zelenski remarcó que "es lo mismo que hizo Hitler cuando dijo 'denme una parte de Checoslovaquia y se acabó'. Pero después estuvo Polonia, luego la ocupación de toda Europa. Por eso no debemos confiar en estos mensajes, porque Putin sigue el mismo camino. Habla de cuatro regiones, antes hablaba de Crimea y Donbass. Es la nueva cara del nazismo".

Putin, en un discurso a funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores hizo su anunció afirmando que "hoy estamos haciendo una verdadera propuesta de paz, no estamos hablando de congelar el conflicto, sino de su cese total". El tono es como si estuviera ha-



Rara propuesta. El líder ruso, Vladimir Putin, y el canciller Serguéi Lavrov al término del encuentro. AP

ciendo concesiones.

Añadió que tan pronto como Kiev comience la retirada de las tropas y anuncie su renuncia a unirse a la OTAN, "en el mismo minuto se dará la orden de cesar el fuego y comenzar las negociaciones", aseguró el líder del Kremlin. El insólito

planteo implicaría la victoria total de Rusia en la guerra que desató en febrero de 2022.

El jefe del Pentágono, Lloyd Austin reaccionó sosteniendo que Rusia "no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz". En una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. sostuvo que "Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano ucraniano. Ese es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver. No queremos ver que el líder de un país se levanta un día y decide que quiere borrar fronteras y anexionarse el territorio de su vecino. Ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quiere vivir". Agregó que "Putin puede poner fin a esta guerra hoy , una invasión injusta que empezó sin provocación y que le ha costado a Rusia cientos de miles de efectivos muertos o heridos. (Putin) podría terminar esta guerra si eligiera hacerlo. Y le instamos a que lo haga y deje el territorio soberano ucraniano", concluyó.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró, a su vez, que la del líder ruso "no es una propuesta de paz, es una propuesta de mayor agresión y de mayor ocupación". Agregó "no corresponde a Ucrania retirar las fuerzas del territorio ucraniano, corresponde a Rusia retirar sus fuerzas del territorio ucraniano ocupado", añadió.

La llamada Cumbre para la Paz que organiza el gobierno de Ucrania este fin de semana, Kiev busca un fuerte respaldo internacional para sostener su fórmula para concluir la guerra de agresión que padece. Consiste en el retiro de Rusia de todos los territorios tomados militarmente, y también de la península de Crimea.

El encuentro nace con cierta debilidad debido a que no estará China, que reprocha que no fue invitada Rusia y tampoco el presidente

#### Putin habló antes de la Cumbre por la Paz este fin de semana en Suiza.

de Estados Unidos, Joe Biden.

Entre los latinoamericanos, estarán los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana. Brasil, que ha culpado también a Ucrania por la guerra y pide un cese sin condiciones, desistió de participar.■

## La OTAN advierte a Moscú que también tiene capacidad núclear

**BRUSELAS. ESPECIAL** 

#### Idafe Martín

Estados Unidos hizo de coordinador de la ayuda militar occidental que se enviaba a Ucrania, pero a partir de julio esa labor pasará a la OTAN, porque los Estados miembro de la Alianza Atlántica temen lo que pueda hacer Donald Trump de volver a la Casa Blanca.

Los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos jueves y viernes en Bruselas, tomaron esa decisión con acuerdo de la Administración estadounidense, que también teme que en caso de que pierda Joe Biden, el magnate Trump acabe secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, dijo el jueves en conferencia de prensa que esperaba que los ministros acordaran ese plan, como así hicieron ayer. "Ucrania necesita estar segura de que el apoyo que recibe es a largo plazo", dice el patrón de la organización militar.

El grupo que coordina la entrega de armas a Ucrania se conoce como "formato de Ramstein" porque se reúne normalmente en la base militar estadounidense de ese nombre, en Alemania. Ahora, ya incrustado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, se llamará "Grupo de Contacto para la Defensa de

se amplían. Además de coordinar la entrega de armas, coordinará el entrenamiento de soldados ucranianos, pondrá de acuerdo los pedidos ucranianos de armas con las ofertas de los países y planificará una reforma a largo plazo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Los ministros también hablarán de armamento nuclear, que poseen tres países de la OTAN: Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El Kremlin, por boca de altos cargos y del propio presidente Vladimir Putin, lleva meses amenazando con usar armas atómicas. Ahora la OTAN le recuerda que ella también tiene capacidad de disuasión nuDefensa es la última antes de la cumbre anual de la Alianza Atlántica, en junio en Washington. Los líderes de los países miembro revisarán allí sus principios de disuasión nuclear, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia ha instalado armas nucleares en Bielorrusia y ha salido del tratado de ensayos nucleares y del tratado sobre armas nucleares estratégicas.

Stoltenberg considera que se está avanzando rápido y enumeró el jueves varios ejemplos, como la modernización de las armas nucleares estadounidenses, también las desplegadas en suelo europeo. O que "en junio los Países Bajos declararon que sus primeros aviones de combate F-35 ya están disponibles para maniobras militares" nucleares, aunque el país ni posee ni tiene pensado desarrollar armamento nuclear. Stoltenberg aplaude el cambio en la doctrina nuclear con la ayuda militar a Ucrania. El Ucrania". Sus funciones también clear. Esta reunión de ministros de y recuerda que las amenazas cre- electoral en Europa.

cen, que ya no es sólo Rusia, sino que hay que mirar a China, a la amenaza nuclear de Corea del Norte y de Irán y, en general, a la proliferación de misiles intercontinentales con capacidad nuclear.

Stoltenberg asegura que la doctrina nuclear de la OTAN es la misma de siempre: preservar la paz, impedir toda coerción y disuadir a cualquier agresor. La Alianza no cree que Putin vaya a usar armamento nuclear, pero estima que debe hacer ver al mundo que su disuasión nuclear es "eficaz, segura y fiable, que modernizamos nuestras armas, nos entrenamos y comunicamos lo que hacemos".

La OTAN, como muchos servicios secretos europeos advierten desde hace meses, cree que Rusia está detrás de actos de sabotaje, como hackeos, y planea otros, además de campañas de desinformación cada vez que hay alguna cita



PROMOCIÓN VÁLIDA EN KIOSCOS DE AMBA DESDE EL 05/06/2024 AL 05/07/2024 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS, Y 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS PEQUEÑAS CON 2 PLATOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. PRECIO FINAL \$9999,90 POR CADA PRESENTACIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLE, CONSULTE EN WWW.COLECCIONES.CLARIN.COM. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP:1140, CABA. (\*) ORIGEN CHINA.

El Mundo 36 CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024



Campaña. Marine Le Pen, la líder de RN, parece ir asegurando la victoria de su fuerza en las elecciones. RTR

## Marine Le Pen promete un gobierno de unidad nacional en Francia

En una campaña caótica para las elecciones anticipadas, la líder de ultraderecha avanza y deja en jaque a Macron.

PARÍS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

Caos ahora y caos después. En esta inesperada campaña electoral legislativa francesa, la líder de Agrupación Nacional (RN) Marine Le Pen promete "un gobierno de unidad nacional" si su partido ultraderechista gana las elecciones legislativas el 7 de julio.

"Agrupación Nacional está preparando un futuro gobierno que incluiría a conservadores experimentados fuera de sus filas", dijo. "Lo que queremos hacer es un gobierno de unidad nacional", señaló Laurent Jacobelli, un portavoz.

El nuevo Frente Popular, que reúne a la izquierda, se organiza y amplía, pero no tiene candidato a primer ministro. Jean Luc Melénchon no pasa el filtro de la aceptabilidad de todos, cuando ayer se cerraron las candidaturas y el ambiente era frenético.

El vodevil italiano de los conservadores republicanos con su ex presidente Eric Ciotti, que hizo una alianza con la ultraderecha lepenista a espaldas del partido que preside, continúa. Fue expulsado dos veces en 24 horas. Pero en 70 circunscripciones se ha concertado una alianza con conservadores rebeldes con el partido de Jordan Bardella y Marine Le Pen.

Las nominaciones "se están ulti-

Jordan Bardella volvió ayer sobre el acuerdo que califica de "histórico" entre su partido, la Agrupación Nacional, y el derrocado presidente de los republicanos Éric Ciotti.

"Habrá alrededor de Eric Ciotti 80 candidatos de la familia republicana. Se publicará este fin de semana", afirmó el vicepresidente de la RN Sébastien Chenu en France 2.

Entre los nombres, la ex jefa y consejera regional de Île-de-France bajo la etiqueta LR, Babette de Rozières, y una "ex diputada del Renacimiento en Ródano-Alpes".

En la opinión pública y en el mismo partido de Macron crece la furia y la frustración por este llamado a elecciones, tras la derrota oficialista en los comicios al Parlamen-

#### Los comicios del 30 de junio desataron una pelea feroz en el país.

to Europeo el domingo pasado.

Aunque algunos crean que la maquiavélica decisión de Macron de disolver la Asamblea y llamar a elecciones para el 30 de junio fue para conseguir que Le Pen no esté preparada para dar batalla en las urnas, la bronca a su figura ha conseguido que quede relegado a tercero en los sondeos.

Lo advirtió Edouard Philippe, su mando". Invitado de BFMTV-RMC ex primer ministro, que se asom-

bró ante la decisión, lo alertó de la furia y decidió hacer campaña con Horizonte, su partido, lejos del macronismo. Y lanzó un llamado de unidad frente a la extrema derecha.

El partido populista de Marine Le Pen parecía estar en camino de obtener una mayoría parlamentaria el próximo mes. El principal partido conservador se desintegraba en el cuarto día de la campaña electoral anticipada de Francia y una nueva alianza de izquierda se adelantaba a la centrista del presidente Macron.

El partido antiinmigrante de Le Pen está ganando impulso, según las encuestas, mientras los votantes hacen oídos sordos a las advertencias de desastre de Macron.

El presidente Macron podría verse obligado a pedir a la Agrupación Nacional que gobierne en oposición a su presidencia, si alcanzan la mayoría absoluta. Sería una inédita cohabitación en el poder.

Agrupación Nacional, cuyo aplastante triunfo en las elecciones europeas provocó la apuesta de Macron de disolver la Asamblea el mismo domingo, va camino de aumentar sus escaños parlamentarios de los 88 actuales a entre 220 y 270 escaños en la Asamblea Nacional, según una encuesta de Elabe para el canal de noticias BFMTV. Eso no está muy lejos de los 289 escaños que le darían una mayoría absoluta.

## Con tensión por Gaza, millones de musulmanes se movilizan a La Meca

Comenzó la mayor peregrinación anual, en Arabia Saudita. Medidas de seguridad inéditas por la guerra.

RIAD, EFE

Cerca de dos millones de fieles musulmanes de todo el mundo comenzaron ayer los rituales del "hach", o peregrinación mayor anual a las ciudades sauditas de La Meca y Medina, donde nació el islam hace 14 siglos, en medio de las tensiones en Oriente Medio por la guerra en Gaza.

Los peregrinos, que han ido llegando en los últimos días al territorio saudita desde distintas partes del planeta, empezaron sus rituales en La Meca a primera hora en la región de Mina, un valle de unos 17 kilómetros cuadrados rodeado de montañas.

Allí, todos vestidos con el "ihram", dos piezas de tela blanca sin costura para los hombres y una túnica larga para las mujeres, los fieles realizarán el primer ritual de la peregrinación, denominado "Al Tarwiya" (la revelación), dedicado al recogimiento, el rezo y la meditación.

La peregrinación, que cada musulmán debe realizarse al menos una vez en la vida si su salud y recursos se lo permiten, se celebra este año en medio de las tensiones causadas por la guerra israelí en Gaza, que ha dejado ya más de 37.000 muertos, en su mayoría niños y mujeres.

Las imágenes difundidas a diario en las redes y en cadenas de televisión de edificios derrumbados y civiles muertos por los constantes bombardeos israelíes ensombrecen el evento religioso más importante del islam.

Las autoridades sauditas, ante la posibilidad de que entre los peregrinos se filtren miembros de grupos radicales, o que haya acciones violentas, han advertido repetidamente en los últimos días que "la seguridad del 'hach' es línea roja".

Para ello, decenas de miles de policías y miembros de distintas formaciones de seguridad saudita, en uniforme de fuerzas antiterroristas, fueron desplegados en La Meca y en la ciudad de Medina, a unos 400 kilómetros al este de esa ciudad, donde se ubica la Mezquita en la que está enterrado el profeta Mahoma.

Riad también anunció medidas con las que restringe aún más la presencia de peregrinos "no autorizados" en La Meca, incluidas multas de más de 2.500 dólares y prisión de hasta seis meses, a quienes intenten realizar los rituales sin previo permiso.

El rey saudita, Salmán bin Abdelaziz, anunció este año una iniciativa llamada "Acogida de peregrinos de las familias de mártires y heridos de Gaza", en la que el reino árabe acogerá a 1.000 familiares de palestinos de los 2.000 que harán este año el 'hach'.

Los peregrinos palestinos, en su mayoría residentes o desplazados a países como Egipto o Jordania, llegaron la semana pasada junto a más de 1,5 millones de peregrinos a Arabia Saudita.



Peregrinación. Esperan unos 2 millones de personas en La Meca.AP

El Mundo CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024



Escena. Una mujer camina como puede en las calles inundadas de Hallande Beach en el sector más afectado al sur de la península de Florida.RTR

# Inundación en Florida: suman ocho millones los afectados

Las lluvias son de tamaño histórico y bloquean avenidas y rutas. La Policía rescata a la gente de sus casas con botes. No han habido víctimas fatales.

MIAMI. AFP, EFEY CLARIN

Las lluvias que afectan el sur de la península de Florida desde el inicio de la semana no dan tregua y las imágenes en redes sociales son impresionantes. Durante el miércoles y el jueves, llovieron entre 150 y 170 mm en Miami Beach, y en algunas zonas las precipitaciones superaron los 450 milímetros desde que comenzó el evento. El martes, en Sarasota, al oeste de la península, llovieron 99 milímetros en sólo

una hora, lo que constituye un valor récord.

Calles y autopistas se convirtieron en auténticos ríos, con autos y objetos a la deriva. Varios vehículos quedaron sumergidos hasta el parabrisas y sus conductores debieron ser rescatados por personal de asistencia, indicó la cadena CNN.

"Tuvimos que usar nuestros botes para rescatar a personas que estaban paradas sobre los techos de los autos", dijo a esa cadena Michael

Kane, jefe de bomberos de Hallandale Beach, donde llovieron 500 milímetros y se recibieron 175 llamados de emergencia.

Hospitales, escuelas, aeropuertos y otras infraestructuras esenciales están siendo afectadas por los elevados niveles de agua, que en algunos puntos alcanza un metro de altura y dificulta el trabajo de los organismos de emergencia, dedicados a drenar el agua de las principales vías de circulación.

Decenas de vuelos fueron cance-

lados en el aeropuerto internacional de Miami y de Fort Lauderdale, y varios eventos deportivos debieron suspenderse por el temporal.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para los condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota. La situación de mal tiempo afecta a unos 8 millones de personas. Hasta el momento no se han registrado víctimas fatales.

Además, desde la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional

#### LA SITUACIÓN SE AGRAVA

#### El gobierno chileno distribuye ayuda por las tempestades en ese país

El gobierno chileno anunció que a partir del lunes entregará ayudas financieras s las familias afectadas por unas tempestades de lluvias causadas por el sistema frontal en la zona centro sur del país.

"Han sido lluvias muy intensas. Afortunadamente la infraestructura pública, en particular, a diferencia de las lluvias del año pasado ha resistido de mejor manera por el momento", señaló el presidente Gabriel Boric, quien se encuentra en Suecia.

El presidente advirtió que, según las previsiones, se aproxima otro frente de mal tiempo de cara a la semana que viene, pero aseguró que el Estado "se está preparando para ello" y en general está "respondiendo adecuadamente" a la situación.

(NWS) pidieron a los habitantes que eviten circular por las calles y autopistas, y busquen refugio en terrenos elevados.

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta roja por inundaciones repentinas para varias zonas de la península, incluida la ciudad de Fort Lauderdale, Miami y Naples.

El organismo anticipa más precipitaciones para este viernes y para el fin de semana. Debido a la cantidad de agua que ya cayó y al estado de las calles y terrenos, se mantiene el riesgo elevado de inundaciones y el nivel de alerta. La sede local del NWS advirtió que, incluso lluvias débiles, podrían ocasionar nuevas inundaciones.

Las precipitaciones se originan por un sistema de tormentas que se desplaza desde el Golfo de México sobre la península de Florida. El Centro Nacional de Huracanes aclaró que el sistema tenía muy bajas probabilidades de convertirse en un ciclón tropical.■

### Una ola de calor y el viento desatan incendios en Grecia

ATENAS, EFE

Varios incendios forestales se declararon este viernes en Grecia, en medio de altas temperaturas y atizados por fuertes vientos, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos helenos.

Unos 30 bomberos con 12 camiones y un helicóptero cisterna luchan por contener las llamas que arden cerca de la universidad de la

Como medida de precaución ante este foco, que de momento es el que más preocupa, las autoridades procedieron a la evacuación de los residentes del barrio afectado.

En la región de Kilkis, en el norte del país, otro incendió que se declaró este viernes quema la vegetación local cerca de la localidad de

Unos 34 bomberos con 16 camiones y dos aviones cisterna operan ciudad de Larisa, en Grecia central. en la zona, donde fuertes ráfagas

de viento dificultan las tareas de extinción. Los cerca de 900 residentes de Jerso han recibido un mensaje de Protección Civil en sus móviles para que se encuentren preparados en caso de que tengan que abandonar el pueblo.

Otro fuego menor en la región de Salónica quema la vegetación local sin amenazar zonas pobladas, aunque también en este caso las operaciones de los bomberos se ven dificultadas por fuertes vientos.■



Calor. Una mujer se protege con un diario del fuerte sol en Atenas. EFE

El Mundo 38 CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

# EE.UU. dice a México que debe tener un Poder Judicial fuerte

El embajador norteamericano intervino en la polémica por la decisión del saliente presidente López Obrador de imponer cambios radicales en el sistema de Justicia.



Desafiante. El presidente López Obrador volvió a atacar a la Justicia que le puso límites a su gobierno. EFE

Estados Unidos quiere para México un Poder Judicial fuerte, advirtió el embajador de ese país, Ken Salazar, ante la polémica iniciativa impulsada por el saliente presidente, Andrés Manuel López Obrador para un cambio crucial en el actual formato de la justicia.

"Queremos que tengan un sistema de Poder Judicial que trabaje bien fortalecido, que pueda hacer su trabajo bien", dijo, añadiendo que corresponde a los mexicanos decidir si se modifica la Constitución con ese fin.

"Sin un Poder Judicial bueno, no podemos avanzar en muchos de los temas como la seguridad", expresó en conferencia de prensa.

López Obrador, cuyo partido Moreno logró una aplastante victoria en las reciente selecciones generales consagraron a su delfín Claudia Sheinbaum y dieron al oficialismo el control del Congreso.

En setiembre asumen los nuevos legisladores, un mes antes de que lo haga la presidente electa de modo que se sospecha que AMLO como es conocido el mandatario que finaliza su sexenio, impulsará los cambios. Uno de ellos y el más polémica propone que los jueces incluso los integrantes del Tribunal Supremo sean elegidos por el voto popular.

Esa medida es resistida por los inversionistas y también los abogados entre otros sector debido a que en México actúan importantes carteles del narcotráfico que podrían imponer fácilmente sus propios candidatos en las cortes.

López Obrador, que se autodefine como de izquierda, es en realidad un caudillo que, según sus críticos, busca recrear un nuevo PRI por el partido que gobierno de manera autoritaria México durante setenta años y que ha sido su cuna política.

No es claro si la presidente electa seguirá ese camino. Aclaro recientemente en una rueda de prensa que los cambios deben ser discutidos. Sheinbaum se comprometió a participar en una "amplia" discusión de la polémica reforma para que "lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros (de la Suprema Corte), magistrados".

El problema que inquieta es que la amplia mayoría lograda por Morena unida a los aliados del oficialismo, permitiría hacer cambios radicales en la Constitución lo que podría alejar a los inversionistas. Esto ha provocado nerviosismo en los mercados, debilitando al peso mexicano frente al dólar.

Horas atrás, AMLO afirmó que con la votación de los jueces busca "eliminar la influencia de la de-

#### No cualquier persona podrá ser juez. "Tiene que ser un abogado".

lincuencia organizada y de cuello blanco en el poder", en un claro ataque al Poder Judicial que le ha puesto límites durante su sexenio.

Frente al argumento de quienes rechazan la iniciativa y que denuncian que existe el riesgo de que el Poder Judicial quede controlado por la delincuencia "yo digo, ¿qué? ¿ahora no lo tienen?

Aseguró que las sentencias del Poder Judicial, en muchos casos, tienen que ver con los intereses de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco.

"¿Cómo se enfrenta eso, cómo se purifica la vida pública?, con el método democrático, la participación de la gente, que el pueblo los elija", insistió.

Señaló que los jueces, magistrados y ministros en funciones tienen la posibilidad de participar en la elección, porque "no todo está podrido" en el Poder Judicial.

Asimismo, aclaró que no cualquier persona podrá ser juez. "Tiene que ser un abogado, y le va a ayudar si además de la licenciatura tiene maestría y doctorado".

### Kate reaparece por primera vez desde que se le detectó el cáncer

LONDRES, AP

La princesa de Gales dijo que está "haciendo buenos progresos" en su tratamiento contra el cáncer y anunció que asistirá a la ceremonia de Trooping the Color del sábado en lo que será la primera aparición pública de Catalina desde su diagnóstico.

Catalina, de 42 años de edad, no ha hecho ninguna aparición pública en lo que va del año. La esposa del príncipe Guillermo anunció en marzo que iba a recibir quimiotera-

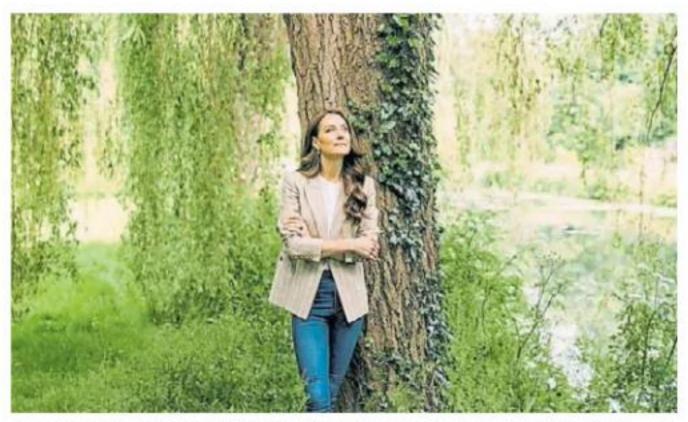

pia para tratar un tipo de cáncer no Avances. La princesa de Gales dice que progresa en su tratamiento. AFP

especificado.

"Estoy haciendo buenos progresos, pero como sabe cualquier persona que pase por quimioterapia, hay días buenos y malos", señaló Catalina, conocida popularmente como Kate Middleton, en un comunicado emitido el viernes, y añadió que enfrenta "unos cuantos meses más" de tratamiento.

"Estoy emocionada de asistir al Desfile por el Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos en el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro", dijo Kate.

El anuncio representa un momento importante, pero no significa que Catalina retomará sus obligaciones públicas a tiempo completo. El Palacio de Kensington publicó una fotografía nueva de Kate, Carlota, de 9, y Luis, de 6. ■

tomada en Windsor hace unos días, donde aparece junto a un árbol, vestida informalmente en jeans y un blazer.

El palacio dijo que el rey estaba "encantado" de que Catalina estará presente en la ceremonia. Trooping the Color, también conocido como el Desfile por el Cumpleaños del Rey, es un desfile militar anual que celebra el cumpleaños oficial del monarca en junio. El rey Carlos III, que también está recibiendo tratamiento contra un tipo de cáncer no especificado, supervisará la ceremonia, en la que las tropas en uniforme de gala desfilan ante el rey con su bandera ceremonial.

Se tiene previsto que Kate viaje en un carruaje tirado por caballos desde el Palacio de Buckingham con sus hijos - Jorge, de 10 años,



### PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @ @







BENEFICIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS. VÁLIDOS PARA "LEGALMENTE RUBIA" EN TEATRO LICEO, AV. RIVADAVIA 1495, BUENOS AIRES. BENEFICIO: 20% DE DESCUENTO EN ENTRADAS CON UBICACIÓN EN "PLATEA". BENEFICIO EXCLUSIVO PARA FUNCIONES DE DÍAS MIÉRCOLES 12 I 19 Y 26 DE JUNIO. PROMOCIÓN ON LINE.LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. FORMAS DE PAGO: LAS QUE ACEPTEN LOS COMERCIOS AL PUBLICO GENERAL. HABITUALMENTE, EL DESCUENTO SE APLICARÁ SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. BENEFICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK Y/O A LA CAPACIDAD DEL LUGAR, O A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. NO INCLUYE IMPUESTOS O RECARGOS ADICIONALES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.PARA CONOCER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CADA BENEFICIO EN PARTICULAR, PODRAS ACCEDER DESDE HTTPS://365.CLARIN.COM/

### Sociedad

#### Salud



# Prepagas: aumentan de nuevo y una debió rectificarse por subir mucho

Las más grandes, como Medicus, Galeno, Swiss Medical y Omint, subirán en julio entre 6,7 y 8,5 por ciento. Accord Salud había anunciado 18,8% y, tras las protestas, tuvo que dar marcha atrás.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

A partir de julio los precios de las cuotas de las prepagas volverán a quedar liberados, según fue acordado en la audiencia judicial del último 27 de mayo. Las empresas ya empezaron a enviar a sus afiliados el aviso de cuánto aumentarán, según relevó Clarín en las últimas horas, y en todos los casos el índice excede la inflación informada por el Gobierno este jueves.

El caso más llamativo es el de Accord Salud, prepaga del gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que en una carta que envió a sus afiliados el 6 de junio avisó que el incremento de julio iba a ser de hasta el 18,8 por ciento. Hubo

martes se inició un petitorio en la plataforma Change.org. Finalmente, este jueves por la noche se supo que la empresa decidió rectificar el índice drásticamente, a un asombroso 8,8 por ciento.

Si la cuestión no fuera dramática por el contexto económico agobiante, daría para parafrasear a Groucho: "Estos son mis precios, si no le gustan tengo otros". ¿Qué pasó en el medio además del escándalo y la obvia repercusión negativa de la primera carta? Una versión indicaba que la empresa habría recibido un llamado de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para que corrigiera la suba anunciada. La respuesta de las autoridades fue algo críptica.

"Existen diálogos técnicos con los actores del sector donde la Suterpretación, entiende que como no está homologado el acuerdo, por el momento las subas deberían seguir los aumentos del IPC. Esto fue lo que también ratificó la Justicia", dijeron las fuentes de la SSS consultadas por Clarín. ¿Cuándo ocurriría esa homologación? "De-

#### Hace poco, el Gobierno y la Justicia liberaron otra vez las tarifas.

pende de la Justicia", habían dicho el jueves a la noche. Eso finalmente ocurrió ayer.

Este jueves, el Gobierno reveló que la inflación de mayo descendió al 4,2 por ciento, la más baja en 28 meses, tras el 8,8 por ciento re-

municadas hasta ahora por algunas prepagas de cara a julio son siempre superiores al IPC de mayo. Desde el próximo mes (según el acta que el Gobierno dice que resta homologar) ya no debería existir una norma que ate a las empresas (como en las últimas cuotas) a un tope.

Con la cuota de julio las prepagas deberán empezar también a devolver lo cobrado por encima de la inflación entre enero y mayo, con una tasa de interés que es menor al último índice de inflación comunicado. Corresponde al del plazo fijo del Banco Nación, del 3 por ciento mensual.

Según relevó Clarín, las prepagas grandes que hasta ahora comunicaron los incrementos que llegarán en julio son Medicus, con el protestas en las redes y el último perintendencia, de acuerdo a su ingistrado para abril. Las subas co- 8,07 por ciento; Galeno, con el 7,45 yo, aunque todavía no lo quieren

por ciento; Swiss Medical, 6,7 por ciento; y Omint, 8,5 por ciento. En OSDE, que es al única que cobra a mes vencido y tiene la mayor cantidad de afiliados, respondieron que todavía no cuentan con la cifra del próximo ajuste.

Según pudo saber Clarín, así como existe un ejemplo como el de Accord Salud, hay otras prepagas que buscan ser más cautas que el promedio y no aumentarán por encima de la inflación de mayo pese a la liberación de precios. Evalúan un índice poco mayor al 4 por ciento. Todo depende de la estrategia de cada empresa y de cuán agresivos necesiten ser para ganar o conservar afiliados.

Es el caso de una importante prepaga que adelantó a este medio que en julio se amoldarán al IPC de ma-

Sociedad CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

oficializar por no haber comunicado aún la noticia a sus afiliados, lo que sucedería en los próximos días. "Nuestra idea es bajar costos y ser más eficientes", aseguraron.

#### Sorpresa por de Accord Salud

La magnitud inicial del aumento de Accord Salud, en tanto, sorprendió no sólo a sus afiliados, sino también a sus pares de la industria. La prepaga envió una primera carta a sus asociados que decía: "A pesar del esfuerzo que hemos realizado al no aplicar ningún aumento en los meses de mayo y junio de 2024 (N. de la R: la empresa, como otras, ya venía cobrando por encima del IPC y mantuvo esos precios), nos vemos en la necesidad de comunicarle que el valor de su plan médico Accord Salud, con vencimiento en el mes de julio de 2024, tendrá un incremento del 18,8% con respecto a la cuota del mes de junio de 2024".

La comunicación agregaba: "Este ajuste es necesario dado que los costos de la infraestructura en salud se han visto seriamente afectados por los incesantes aumentos (durante los años 2023 y 2024) en los precios de medicamentos, insumos y servicios asociados, entre otros".

Apenas seis días después, Accord Salud envió la carta de rectificación con el siguiente texto: "Es grato contactarnos con usted para comunicarle que, acompañando el contexto económico actual, hemos rectificado el porcentaje del ajuste informado -en la nota enviada el 6 de junio-a un 8,8% para el valor de su plan médico con vencimiento en el mes de julio".

Clarín intentó comunicarse con los directivos de esta prepaga para conocer la motivación por la que la empresa primero decidió despegarse con su aumento de julio de la mayoría de sus competidores, y luego optó por dar marcha atrás. Pero hasta el cierre de esta nota no fue posible.

Hace pocos días, la Secretaría de Industria y Comercio dio de baja la cautelar que había dictado el 16 de abril, por la que hasta octubre siete de las prepagas más grandes del país debían ajustar sus precios por IPC. Ese cambio fue en función de compatibilizar la medida administrativa con el acta firmada en la Justicia, que liberó los precios desde julio.

Desde la Coalición Cívica, que había motorizado la primera denuncia que ameritó dicha cautelar (incluye la investigación por supuesta "cartelización" que sigue su curso) mostraron preocupación por cómo será el comportamiento de los precios de la medicina prepaga ahora que el imperativo inflacionario ha dejado de ser la vara. Las primeras noticias del regreso a una libertad con matices de interpretación dejan como saldo un blooper de mercado y algunos interrogantes por delante.

# Descubren una proteína que puede ser clave contra la gripe

Está en la mucosa de los chicos. En un estudio con pacientes del Hospital Gutiérrez descubrieron una "barrera" del virus que evita los casos graves.

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Hasta que aprenden a sonarse la nariz, lidiar con los mocos de los chicos puede ser, para decirlo amablemente, un poco tedioso. Sin embargo, lo escatológico se diluye frente al reciente hallazgo de un grupo de investigadores del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez", que revelaron un biomarcador relacionado al virus influenza presente en el moco, cuya concentración puede pronosticar cuán grave será un cuadro de gripe antes de que la enfermedad propiamente dicha se desarrolle.

La pregunta de la que partieron los investigadores es central: ¿Cómo saber si un paciente con influenza confirmada (el virus causante de la gripe) va a tener solo un poco de moco y fiebre o terminará en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica? Los dos cuadros, el leve y el severo, arrancan en el mismo punto. ¿Qué los diferencia?

El paper donde compartieron todo esto fue publicado en mayo, en el Journal of Medical Virology. Su título es claro: "MUC5AC: un potencial biomarcador de gravedad en pacientes pediátricos infectados con influenza". El primer autor es el conocido infectólogo Eduardo López, mientras que quien lideró la investigación es Patricio Acosta, investigador del Conicet y médico especialista en enfermedades respiratorias del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".

Acosta habló con Clarín. Se refirió a la estrella del paper, la molécula MUC5AC, una proteína que cumple un rol fundamental (en términos físicoquimícos) en la composición del moco.

Se centraron en ella porque, por trabajos previos, sabían que esa específica "mucina" (como se llaman este tipo de proteínas) podría decir algo sobre la severidad de los cuadros infecciosos respiratorios. De hecho, se había visto en trabajos previos que MUC5AC tiene un rol importante frente a otro virus de relevancia en pediatría, el sincicial respiratorio, responsable de la famosa bronquiolitis.

Se focalizaron en influenza en parte porque, comparando uno y otro virus, "los datos del hospital



Científicos. Patricio Acosta (centro) lideró la investigación, junto a Eduardo López (izq.) y Martín Ferolla.

en gripe tienen 10 veces más chances de pasar a terapia intensiva que los que tienen bronquiolitis".

En el trabajo se centraron en 342 menores de 16 años, hospitalizados por lo que en medicina se llama "infección aguda de las vías respiratorias inferiores". Por las dudas, cuando se dice de una infección que se limita a las vías superiores (como podría ser un resfrío), no suele revertir mayor gravedad. No son estos los casos.

De ese espectro, si bien Acosta aclaró que las coinfecciones son frecuentes ("¡con dos y hasta tres virus en simultáneo!"), los autores se centraron en los chicos que habían dado positivo para influenza. PCR mediante.

Así, el grupo de casi 350 se achicó a 49 pacientes (14% del total). Y de ésos, evaluaron el puñado de los que finalmente terminaron en una situación de riesgo de vida.

Es decir, no los que estaban hospitalizados (leves); tampoco los que requirieron oxígeno (nivel medio), sino aquellos que terminaron en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Fueron solo seis pacientes, o el 12% de los que habían tenido confirmación de gripe.

Tras comparar los niveles de MUC5AC entre los extremos, "el resultado fue robusto", afirmó indican que los chicos que contra- Acosta, e informó: "En los pacien- mente le irá peor", dijo el médico.

tes que pasaron a terapia con asistencia respiratoria mecánica, los niveles de la proteína MUC5AC eran seis veces menores que en los que tenían influenza leve".

Sin dudas, 49 y 6 parecen cifras chicas para un estudio. Acosta dio su opinión: "El dato es fuerte porque las diferencias entre las muestras de estos grupos fueron muy significativas. Además, los resultados se pudieron detectar a través de dos técnicas moleculares diferentes que funcionan de un modo totalmente distinto. Por las dos se vieron esos resultados significativos desde el punto de vista estadístico".

Los investigadores hicieron el seguimiento de los pacientes cuando los diagnósticos de influenza esta-

#### Además, podría predecir quiénes serán más propensos a padecer el mal.

ban recién informados. Luego, ya avanzados-para bien y para mal-los cuadros de los pacientes, chequearon el comportamiento del biomarcador MUC5AC. "Entonces, de ahí se entiende que si uno mira la proteína apenas arranca la infección viral, podrá saber a quién potencial-

Hay otro hallazgo importantísimo en el paper: "En los pacientes a los que les fue peor, detectamos una variación en el gen que codifica para esta proteína. Esto a futuro nos podría permitir saber a qué paciente le va a ir peor, de nacimiento, sin esperar que esté enfermo con el virus de la influenza. Es una buena noticia, pensando en desarrollar, por ejemplo, un kit para detección de esta población".

#### El moco y la proteína MUC5AC

Si los niveles más altos de MUC5AC parecen un signo de buena salud, ¿se puede deducir que el moco "es bueno"? Acosta dijo que sí, pero lo matizó: como con todos los componentes del complejo sistema inmunológico, "debe haber un equilibrio". Ni "poco" ni "extremadamente mucho" son signos positivos.

"No obstante, la hipótesis que manejamos es que cuando el virus de la influenza ingresa a la vía respiratoria y hay un exceso de esta proteína, por más que el patógeno quiera, no logra interactuar de manera eficiente con las células del epitelio respiratorio, que es lo que ocurre cuando se desarrolla la enfermedad grave", explicó.

En otras palabras, el moco y la proteína arman una suerte de "barrera" de moco entre el virus y el epitelio respiratorio. ■

Sociedad CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

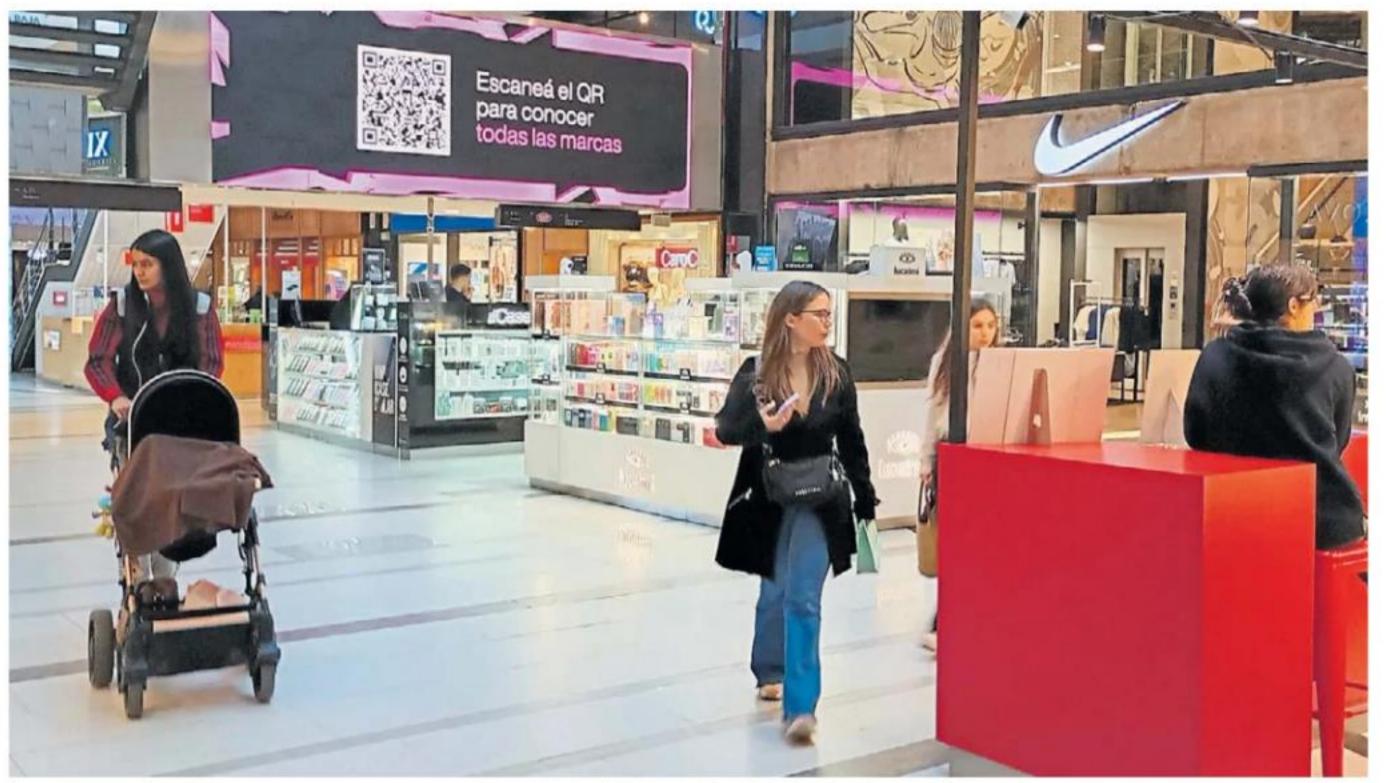

Cuenta regresiva. Las propuestas son para compras en tiendas físicas y online. Para mañana hay opciones para usar en restaurantes. CAMPAYA

Algunas entidades ofrecen hasta \$50.000 de devolución. La opción para los clientes suele ser entre reintegros y cuotas sin interés. Las claves.

# Día del Padre: últimas horas para aprovechar cuotas y descuentos de hasta 50%

#### Soledad Navarro

snavarro@clarin.com

Quedan pocas horas para aprovechar los descuentos que los bancos y billeteras virtuales ofrecen en las vísperas del **Día del Padre**. El foco está puesto en **cuotas sin interés** y los descuentos de hasta 50% que viene acompañado por la ampliación del tope de devolución, que en algunos casos asciende hasta \$50.000 (lo habitual es un máximo de entre \$15.000 y \$20.000).

Según la última encuesta de Kantar División Insights, "7 de cada 10 argentinos organizan sus compras en función de los descuentos disponibles". ¿Qué ofrecen?

 Banco Provincia: Hoy 30% de ahorro en un pago, con tope de \$15.000 de reintegro por transacción o 12 cuotas sin interés. Al momento de pagar cada cliente elegirá entre esos dos beneficios. De esta forma, decidirá en función del precio del producto y podrá estirar su presupuesto de gasto. Además, el marketplace de la entidad (Provincia Compras) se realizarán jornadas Abasto Shopping.

especiales en las que, en lugar de ofrecer las habituales 6 cuotas sin interés, serán hasta 18.

•ICBC: Hoy promos en shoppings hasta 40% de descuento, más 6 cuotas sin interés. Tope de reintegro hasta \$30.000 para compras en Unicenter, Patio Bullrich, Alto Palermo, Paseo Alcorta, El Solar, Abasto, Devoto Shopping, Recoleta Urban Mall, Dot Baires, Alto Avellaneda, Parque Brown Factory, Portal Palermo, Las Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Quilmes Factory, Paseo Aldrey, y otros.

• HSBC: Hasta hoy 25% off y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito (válido en tiendas físicas solamente), sin tope de reintegro en Giesso, Sastrería González, Rever, Scandinavian, La Martina, Macowens, Devré, Columbia. Además, hoy 30% off pagando con crédito Visa, desde el celular sin QR, con tope de reintegro de hasta \$25.000, en shopping adheridos como Alto NOA, Alto Rosario, Alto Avellaneda, Mendoza Shopping Córdoba Shopping, Alcorta, Alto Palermo, Distrito Arcos, Dot Shopping, y

 Macro: En Alcorta Shopping y Patio Bullrich, todos los viernes y sábados de este mes, los clientes de Macro y Macro BMA que paguen con tarjetas Macro Selecta o Selecta Black Macro BMA podrán aprovechar un 20% y hasta 12 cuotas sin interés en comercios adheridos. No hay tope de devolución. En tiendas on-line, abonando con MODO y tarjetas de débito o crédito Macro o

#### Siete de cada diez organiza las compras según las promos.

Macro BMA, 20% menos y tope de \$10.000 por cliente, exclusivo en tiendas adheridas. Y hasta mañana inclusive, "Especial Electro", pagando con tarjetas Macro o Macro BMA, 12 cuotas sin interés en productos seleccionados y en comercios adheridos.

 Comafi: Hoy 20% menos en indumentaria (marcas seleccionadas), con tope total promoción de \$15.000 y 3 cuotas sin interés para

tes UNICO. Y mañana el Comafi ofrece descuento en restaurantes de todo el país, clientes UNICO, 30% con TC, tope total promoción \$10.000. Y 20% para Plan Sueldo, con TC, tope total promoción \$ 7.000. Cartera General: 15% con crédito. Tope total promoción \$5.000. Hipotecario: Para hoy y mañana beneficio 40% off con tarjetas de crédito y débito, y tope de reintegro de \$10,000, más 10% adicional con Modo, y tope de \$5.000. Hoy, para pagos con NFC (sin Contacto, con Celular) con Visa de la entidad, para compras de forma presencial, 30% off, con tope de reintegro de \$ 25.000 por plástico.

·Patagonia: Hasta hoy 30% con tarjetas de crédito Visa de la entidad, pagando con Apple Pay, Google Pay o MODO NFC en los locales adheridos del Shopping Abasto, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Solei, Dot, Distrito Arcos, Shopping Córdoba, Alto Noa, Ribera Shopping y Samsung. Tope de reintegro: \$25.000. Hoy hasta 30% menos y 3 cuotas sin interés en Dexter, Stock Center y Mooy. Con tope de reinte-CG y 6 cuotas sin interés para cliengro de hasta \$10.000. Y en su tienda el país. Hasta mañana inclusive. ■

Club Patagonia hasta 6 cuotas sin interés.

·Santander: Hasta hoy, abonando con billetera NFC Visa, un 30% ahorro con tope \$25.000 por tarjeta en marcas como Fila, Adidas, Samsung, Levis y shoppings adheridos del país.

 Banco Columbia: Hoy y mañana 30% de ahorro en restaurantes y fast food con tope de \$10.000.

·Banco del Sol: El banco digital de Sancor Seguros ofrece un 25% de reintegro en Devré y Macowens pagando con tarjeta de débito de la entidad. La promoción no tiene tope de reintegro. Hasta hoy.

• Tarjeta 365: Todos los días, hasta mañana, 30% de descuento en Montagne (exceptuando calzado, monopatines y casco) para todos los socios 365. Todos los días, 15% de descuento en Open Sports, en el total de la compra por pago en efectivo, débito o crédito en 1 pago. No acumulable con promociones bancarias. No aplica a bicicletas. En Cheers app, 20% de descuento todos los días. En Puma, 15% menos en la primera compra. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. No aplica para productos con la leyenda Promo Excluded. Descuento válido únicamente en la tienda online.

 Naranja X: Hasta mañana un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria y en shopping, con un tope de reintegro de \$10.000. En supermercados, en indumentaria 20% menos y 6 cuotas sin interés. También hasta 30% de descuento en herramientas, muebles de interior y productos seleccionados con un 15% de descuento, vinos con 3x2 y smartphones con un 15% de descuento. Todo en hasta 6 cuotas sin interés. Hasta 12 cuotas en indumentaria deportiva, en electro y tecnología. Hasta 20% de descuento, más Plan Z en Hogar y en supermercados.

• jappa! La app de los shoppings ofrece promociones con una Gift Card digital o física. Hasta el lunes jappa! GIFT tiene una promoción del 40% de crédito extra en el monto adquirido. Además, ofrece hasta 6 cuotas sin interés con banco Santander y del 18 al 24 inclusive, hasta 6 cuotas sin interés con banco Macro. Desde la aplicación se pueden verificar todas las marcas adheridas, con sus promociones y beneficios. ¡appa! está activa en más de 15 centros comerciales.

 Ualá: Hasta hoy 25% de reintegro en compras físicas y online de indumentaria (Dexter, Moov, Stock Center, Seven Sport, Chelsea, Exit, Digital Sport y John Foos). Con tope de reintegro de \$8.000. Aplica tarjeta prepaga y de crédito. Y hasta el 30 de junio, en electro: Samsung, 15% de descuento en celulares serie "A" compra online. Sin tope. Aplica tarjeta prepaga y de crédito. Mercado Libre: ML ofrece hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados y envíos en 24 hs en todo

Sociedad CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024 43

# Ordenan al Gobierno borrar datos personales de la aplicación Cuid.ar

Se usó durante la pandemia y retiene información de los ciudadanos. Expertos advierten sobre sus riesgos.

#### Juan Brodersen

jbrodersen@clarin.com

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó esta semana al Poder Ejecutivo borrar la base de datos de la aplicación Cuid.ar, utilizada durante la pandemia desde 2020 para gestionar el pase sanitario, circular y administrar datos sobre vacunación y testeos de Covid-19.

Pero, además, el Gobierno de Alberto Fernández había dictado una decisión administrativa que sostenía que las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Pública Nacional debían "transferir, ceder o intercambiar" los datos de los ciudadanos, que llegaban a su vez a la Jefatura de Gabinete de Ministros, en una afectación a la privacidad y una potencial multiplicación de las posibilidades de filtraciones de datos.

Los datos personales son un activo valioso, aunque el ciudadano promedio no lo tenga en cuenta. Con ellos se pueden cometer múltiples ciberdelitos, desde la suplantación de identidad, que puede usarse para conseguir accesos no autorizados a sistemas y servicios como el home banking, hasta aprovecharlos para realizar ingeniería social ("el cuento del tío").

La transversalidad de la información personal manejada por Cuid.ar generó un amparo colectivo en mayo de 2023, por parte de la asociación civil Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) y una ciudadana (Eliana Andrade), que demandaron que se borraran estos datos que, al día de hoy, siguen almacenados y disponibles.

Durante el período que duró la pandemia, los datos de la aplicación se podían compartir entre todas las jurisdicciones del país, lo cual incrementó la posibilidad de que los datos puedan terminar en las manos equivocadas.

La aplicación almacenaba datos personales como nombre completo, número de DNI, dirección de residencia, permisos de circulación y también certificados de vacunación.

No es menor recordar la gran cantidad de filtraciones de datos que hubo estos años: sólo por mencionar los más resonantes, Renaper y licencias de conducir este 2024, PAMI en 2023, Ministerio de Salud en 2022, Renaper -otra vezen 2021 y Migraciones en 2020.

"La Cámara revocó esta semana la sentencia de grado, ordenando el cese de la transferencia de datos recopilados a través de la app Cuid.ar por los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional hacia la Jefatura de Gabinete conforme lo establecía la Decisión Administrativa N° 431/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", explicó Lucas Barreiro, abogado especialista en protección de datos personales.

"Son especialmente relevantes los principios de necesidad, proporcionalidad y, agrego, la temporalidad. Al levantarse la situación de emergencia sanitaria, parecería que todos los datos personales recolectados o cedidos con esa finalidad, dejan de ser pertinentes y necesarios", agregó Barreiro.

Una de las asociaciones de la so-

ciedad civil que fue clave en este proceso fue O.D.I.A., entidad que tiene un historial en advertir sobre violaciones a derechos de ciudadanos (como el reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires).

"Esta sentencia de la Cámara Federal constituye un eslabón más en la construcción de herramientas procesales idóneas para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales ante los nuevos escenarios desplegados por la digitalización de nuestras vidas", opinó en diálogo con Clarín Tomás Pomar, abogado y miembro del Observatorio.

"El pronunciamiento constituye el primer caso en que se logra la 'supresión colectiva de datos'. Esto, más allá de los aspectos procesales, también invita a repensar y redefinir los contornos de aquello que aún entendemos como 'datos personales' en esta realidad cada vez más definida por las herramientas que hacen procesamientos de grandes cantidades de datos", agregó.

Más allá de esto, los datos no se borran de manera inmediata. Desde la notificación de la sentencia. el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para interponer un recurso extraordinario federal que, de ser concedido por la Cámara, el expediente iría a la Corte Suprema.

Si no se interpone ningún recurso, la sentencia quedará firme, el expediente volverá a primera instancia y quedará listo para su ejecución. En ese caso, los datos tendrán que ser, al menos desde lo institucional, borrados para siempre.

En la práctica, es muy probable que esos datos ya estén en las manos equivocadas.■

## Lanata, internado en el Hospital Italiano, luego de un "leve infarto"

Había concurrido para estudios de rutina. Se complicó y decidieron que permaneciera internado.

El periodista Jorge Lanata quedó internado ayer en el Hospital Italiano, luego de sufrir un leve infarto cuando debía hacerse estudios de rutina en ese centro médico. Lanata ya había sido internado a comienzos de abril en la Fundación Favaloro, por "una dificultad respiratoria".

Lanata tenía previsto realizarse ayer una tomografía de pulmón en el Hospital Italiano. Por esa razón no había conducido la emisión de este viernes de su programa de Radio Mitre, "Lanata sin filtro", que suele realizar en su casa, y tampoco pudo escribir su habitual columna de los sábados en Clarín. En el programa de Radio Mitre fue reemplazado por Jéssica Bossi.

Pero el conductor radial y televisivo sufrió un leve infarto cuando estaba en el hospital, por lo que se decidió que permaneciera internado. Según informó uno de sus familiares, "su evolución es favorable".

A fines del año pasado Lanata había ingresado en la Favaloro, donde estuvo dos días a causa de una neumonía. Previamente, había atravesado una larga lista de hospitalizaciones.

El 23 de agosto, el conductor quedó internado por un cuadro de infección urinaria. Tres semanas después recibió el alta médica, pero debieron internarlo por un cuadro febril. Estuvo en terapia intensiva y recibió el alta el 16 de septiembre. En septiembre de

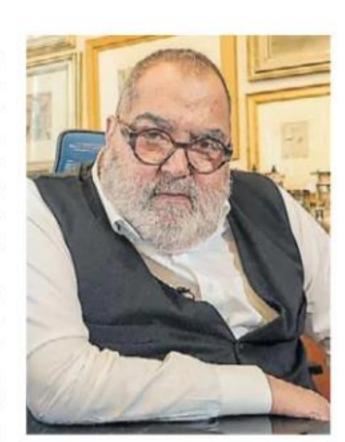

Lanata. Bajo cuidados.

2022, Lanata trató un "bloqueo del nervio femoral" que le provocaba un dolor en su cadera. En abril tuvo COVID-19 y durante el 2021 también fue operado por una arritmia cardíaca y una patología arterial.

En agosto de 2020 Lanata fue operado, también en la Fundación Favaloro por un forúnculo.

En 2019, en tanto, estuvo 11 días internado por gastroenteritis. Y, semanas más tarde, padeció una neuropatía diabética. La intervención quirúrgica más severa del periodista ocurrió en 2015, cuando recibió un trasplante renal que se convirtió en una de las noticias más importantes. Se trataba de una intervención fue inédita en la medicina aArgentina: la madre sana de un joven enfermo aceptó donar uno de sus riñones a Lanata.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯







Sociedad CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024





Orgullo. A 42 años de la guerra, Volonté lucha por "mantener viva la llama de Malvinas".

Homenaje a las víctimas. Volonté y su amigo "Nico" Faturos, en el cementerio de Darwin.

Fabián Volonté regresó por primera vez a las islas, en las que pasó los 74 días que duró la guerra de 1982. Recuerdos y el encuentro con veteranos ingleses.

# Volvió a Malvinas a cumplir el deseo de la madre de un compañero caído en combate

#### Sebastián Clemente

sclemente@clarin.com

"Siempre quise volver para cerrar una puerta. Cuando llegué a los 60 años pensé que ya no valía la pena. Pero después me motivó la idea de cumplir una promesa que hice. Volví con Nico Faturos, mi hermano de guerra, con quien hice el servicio militar. En estos días pudimos reconstruir las fotos que tenemos juntos de la guerra en los mismos lugares. Vinimos a buscar las marcas que dejamos acá".

Fabián Volonté pasó 74 días en las islas Malvinas durante la guerra de 1982. La semana pasada volvió a pisar el mismo suelo y a sentir "el viento helado en la cara". El 11 de junio de ese año, su amigo y compañero de división murió alcanzado por el estallido de una bomba que arrojó un avión Sea Harrier. Fabián siguió en contacto con su madre, que falleció el año pasado.

El martes, Volonté y otros veteranos de la misma división cumtar junto a los restos de su hijo en el cementerio de Darwin. Ayer -14 de junio, el día de la rendición de las fuerzas argentinas y del final de la guerra- el grupo regresó al lugar "del que casi no volvemos".

El relato puede leerse y sentirse en las redes sociales de Fabián. Es el registro de un viaje al que se sumó su hija Delfina. "Será la que guarde en su memoria todo el testimonio, para poder seguir manteniendo viva la llama de Malvinas", escribió en su muro de Facebook.

"Para ella es muy fuerte todo. Está reviviendo conmigo el sentido que tiene cada lugar, todo lo que nos pasó, el frío, los descampados, las trincheras. Ella dice que no hubiera podido sobrevivir ni dos días y que no se puede imaginar cómo hicimos en la guerra, que duró 74 días. Para mí, también es fuerte. Es pensar en que esto es lo que me pasó, volver a sentirlo. Me permite reflexionar sobre lo que viví y lo que estoy viviendo. Volver a sentir el viento helado, caminar solo por las calles de la isla, recordar dónde haplieron el deseo de la mujer de es- cía las guardias, qué pasó en cada

lugar. Vuelven las imágenes de esa época y los recuerdos están intactos", cuenta Fabián a Clarín desde Puerto Argentino, en un momento en que el wifi del hotel le permite tener una charla telefónica.

Volonté dice que el viaje es "sanador. Todo vuelve a mi memoria, pero con la paz de saber que le gané a la guerra. Estoy acá 42 años des-

#### Volonté cumplió con la promesa de visitar la tumba de su camarada.

pués. Y quizá no hubiera estado. Por ejemplo, en el lugar donde nos tiraron un misil que nos podría haber matado a todos. Y hasta volví a sacar una foto en la ventana desde la que vi que cómo lanzaban el misil desde un helicóptero", recuerda y agrega: "también sirve para cerrar la puerta y no volver más. Listo, se terminó. Cierro una etapa que estaba pendiente, que era volver al lugar del que casi no vuelvo".

toria aparte. Forman parte de la muestra permanente del Museo de Flores, donde Volonté tiene un espacio propio. Es su barrio, donde también está su taller de mecánica y chapa y pintura, bautizado "Del ex Combatiente de Puerto Argentino". Las imágenes que en las vitrinas acompañan a sus botas y su uniforme las obtuvo con una cámara Kodak, incluida en la muestra. Ahora, Fabián las llevó a las islas y las recreó en los mismos lugares en los que las tomó en 1982.

En Monte Longdon se libró la batalla más importante de la guerra. "En la isla festejan la liberación de nuestro dominio y para nosotros es el día que se firmó la rendición", cuenta. En la ceremonia, Fabián volvió a encontrarse con soldados ingleses, con los que ya compartió varios momentos. "Tuvimos una buena charla de camaradería de veteranos, que duró unas cuatro horas. Compartimos fotos, hablamos de nuestras familias. Todos le ganamos a la guerra porque sobrevivimos. Ellos piensan como no-Las veinte fotos tienen una his- sotros: cada uno cumplió con su flexiona Volonté.■

misión. Ahora queda recordar: nos cruzamos en el camino como nos cruzamos en el combate".

De las charlas con los ingleses surgieron revelaciones inéditas. "Nos contaron cosas que no se sabían. Creían que iban a perder esa batalla porque se habían quedado sin municiones. Dijeron que si resistíamos un día más se terminaba la guerra para ellos. También recordaron que sufrieron el frío, que sus borcegos eran peores que nuestras botas, que muchos tenían 19 años como nosotros, pero la diferencia era que estaban más instruidos y eran profesionales", admite.

La posguerra fue igual de traumática para unos y otros. "Contaron que muchos dejaron la Fuerza; uno se hizo policía, otro carpintero. Y tienen la misma cantidad de veteranos suicidados que nosotros. Como acá, el Estado no les da mucha bola. Tampoco los reconocen económicamente. Pero bueno, ellos eran profesionales y nosotros civiles. Les pagaron por venir acá".

Volonté, en su rol de veterano, reclama por varias de estas reivindicaciones y mayor presencia del Estado. Dice que a los soldados ingleses también los abandonaron en la parte psicológica y en los cuidados físicos y que los que volvieron heridos "tampoco la pasaron bien".

Los ingleses que estuvieron ayer en Monte Longdon habían sido invitados por el Estado británico, como parte de los actos que conmemoran el final de la guerra. Fabián y los otros argentinos que viajaron desde Buenos Aires tuvieron que pagarse los gastos. "Por momentos siento que está todo casi igual que en el '82. En una semana revivimos un montón de cosas, pero desde otro lugar, y pudimos reconstruir lo que nos pasó hace 42 años", re-

#### ESTE SÁBADO EN REVISTA Ñ

# Uno de los padres de la criatura Milei

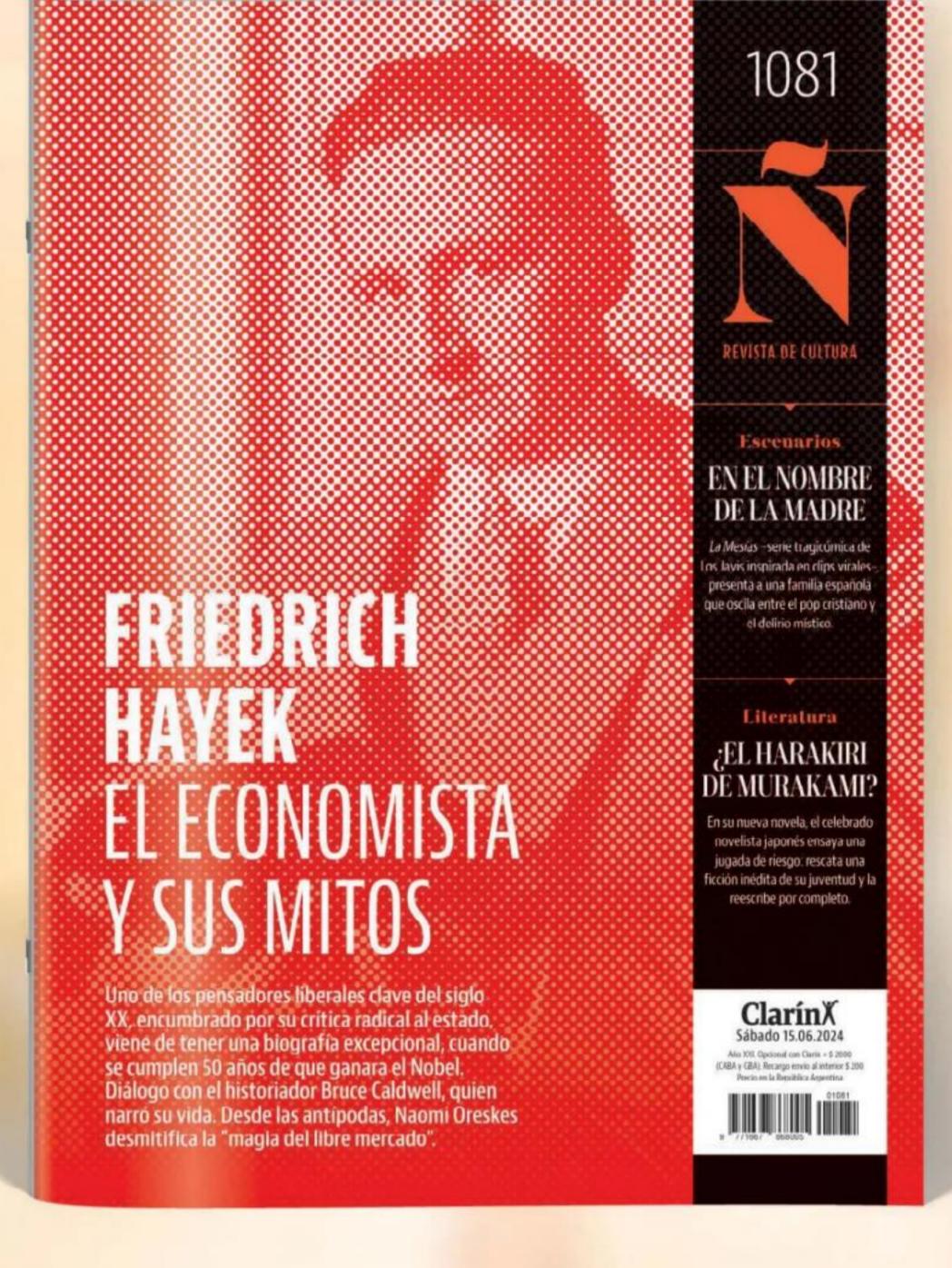

CONSEGUILA EN TU KIOSCO HABITUAL



SUSCRIBRITE A REVISTA Ñ Y RECIBÍ TU TARJETA 365
AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

365.COM.AR/ENIE 0810.333.0365 46 Sociedad CLARIN – SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

## "Ya soy libre": el polaco que escaló una torre en Retiro salió tras dos días preso

Marcin Banot fue rescatado del piso 27 de una torre en Retiro. El miércoles firmaría una supuesta probation.

Marcin Banot, el polaco que escaló hasta el piso 27 de la Globant Tower en Retiro, era casi un desonocido para en el país hasta el martes. Su intento, interrumpido por los bomberos que lo "rescataron", se hizo viral, lo mismo que sus movimientos. Y ayer publicó el primer posteo, tras pasar dos días preso en una comisaría porteña.

"Ya soy libre. Lo estoy haciendo bien. Todavía tengo algunas cosas que hacer con respecto a mi última subida. Próximamente publicaré un video en el que os contaré todo", escribió en Instagram. El texto, en polaco y en español, tiene como fondo una imagen suya subido a un árbol. Allí viste la camiseta argentina, con el número 10 de Lionel Messi en la espalda, con la que



Posteo. Con camiseta argentina, tras dejar la Comisaría del Turista.

subió a la torre en Retiro. Luego, la historia sigue con otra foto en la que se lo ve haciendo la vertical en un hotel.

El influencer fue liberado en la tarde del jueves tras prestar declaración indagatoria ante el fiscal de la causa por "violación de domicilio". Ese es el delito que le imputaron por treparse sin más medidas de seguridad que unos guantes. Logró llegar a un acuerdo de palabra con la Justicia porteña. Según trascendió, consistiría en una probation.

Deberá volver a presentarse el miércoles ara firmar la homologación del juicio abreviado a través del que se declara culpable. El delito que le imputan prevé una pena de 6 meses a 2 años de prisión y es excarcelable.

No trascendió si se va a tener que hacer cargo de los costos del operativo para bajarlo de la Globant Tower, como le pidió el jefe de Gobierno Jorge Macri a la Justicia. Según fuentes del Gobierno porteño, del operativo participaron 45 agentes, entre Bomberos, Policías y el SAME. A eso hay que sumarle los materiales y la logística.

Banot permaneció detenido en la Comisaría del Turista. El miércoles, el abogado privado que había contratado renunció y entonces quedó con un defensor oficial.■

#### La Justicia falló a favor del aumento del subte

La Justicia porteña confirmó que la tarifa del subte seguirá siendo \$650, como parte de un esquema de subas mensuales. El valor quedó firme tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que respaldó al Gobierno de la Ciudad y a SBASE y que supuso un revés para la cautelar que había presentado la izquierda.

Por la sentencia de la Cámara. la tarifa se mantiene en \$650 para el subte y \$227,5 para el Premetro. La tercera etapa de los incrementos previstos será en agosto: entonces el pasaje de subte quedará en \$ 757.

La misma cámara ya había resuelto en favor de la Ciudad a comienzos de mes, cuando sostuvo que el amparo tenía carácter "suspensivo" al fallo de primera instancia que les daba un plazo de cinco días a las autoridades porteñas para regresar al valor de \$ 125 por viaje. Así, a la espera de su decisión sobre la cuestión de fondo, se pudo seguir adelante con el plan de aumentos. ■



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 6









Sociedad 47



Fuera de control. El auto que causó la tragedia se cruzó de carril, chocó un auto y embistió la moto.

# Conducía borracho por el Camino del Buen Ayre y mató a un motociclista

Carlos Dip (43) fue detenido. Por el impacto, la víctima, de 28 años, cayó sobre la autopista en la mano contraria.

"Tomó un medicamento para la gripe que le provocó somnolencia", fue la **insólita excusa** del conductor de un Renault Sandero Stepway que provocó un choque en cadena y la muerte de un motociclista, el jueves a la altura del kilómetro 18 del Camino del Buen Ayre.

Carlos Andrés Dip (43) fue imputado por "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre". Por esa razón, el fiscal Marcelo Tavolaro pidió su detención al juez de Garantías.

Dip intentó primero adelantarse a un Peugeot Partner sin éxito, ya que impactó en la parte trasera izquierda del vehículo utilitario. Perdió el control, cruzó dos carriles y atropelló a Pablo Ariel Santillán (28), que, por la violencia del choque, voló y cruzó el guardarrail. Cayó en la mano del sentido contrario de la autopista y fue embestido involuntariamente por un Toyota Corolla. Murió en el acto.

Dip fue indagado bajo el patrocinio legal de Rodrigo Tripolone, que,
en diálogo con Clarín, aseguró que
de confirmarse el consumo de alcohol del conductor, renunciaría a
la defensa por una cuestión "ética". "Lo represento en la indagatoria, pero, por un tema de conciencia, lo dejo de asistir", confío el abo-

trevista con Tripolone, Dip le confió que había consumido "un antigripal que le provocó somnolencia" y que por eso había perdido el control del vehículo. El acusado tiene una hija de tres años, está casado hace más de una década y vive en Hurlingham, donde, además, tiene un taller mecánico.

Según su perfil de redes sociales, Dip es oriundo de Santiago del Estero. Está detenido, a disposición del fiscal Tavolaro y el Juzgado de Garantías. Antes de detenerlo le realizaron un test de alcoholemia con dificultad, porque el conductor no lograba (o no quería) soplar la pipeta, que detectó 1,97 gramo de alcohol por litro de sangre. Horas más tarde le extrajeron sangre, lo

#### El test detectó que Dip tenía 1,97 gr. de alcohol por litro de sangre.

que corroboró la información y resultó **determinante** para solicitar su prisión preventiva. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante.

Santillán era vecino de Merlo, iba conduciendo su moto por el carril rápido y terminó siendo atropellado luego de volar varios metros.

ria, pero, por un tema de conciencia, lo dejo de asistir", confío el abogado a **Clarín**. En una primera engado a **Clarín**. En una primera encia, pero, por un tema de concientamos la muerte de Pablo Ariel Santillán ayer en el Camino del vecino y amigo Federico. ■

Buen Ayre debido a un conductor ebrio, con 1,97 gramo de alcohol en sangre", difundió Viviam Perrone, titular de la organización.

Además alertó acerca del inicio del fin de semana largo. "La gente sale a pasear, pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial sigue sin un director ejecutivo. O sea que sigue sin contar con alguien que tenga firma para poder organizar controles. Un muerto cada dos horas en nuestras calles y rutas. La vida, que es lo mas precioso que tenemos, no se valora", aseguró.

"Era fanático de las motos. Ya de chico armaba bicis con motor y a los 20 años andaba en moto", dijo un amigo de la víctima. El joven, que originalmente vivía en Merlo junto a sus padres, se había mudado a San Antonio de Padua con su pareja. Solía visitar todas las semanas la casa de sus padres, en Baigorria al 500. Pablo Santillán era hijo único y el jueves había ido a buscar un repuesto para su mejor amigo. Cuando regresaba sufrió el impacto en la autopista y falleció.

"Era un chico muy familiero y amiguero, no le faltaba el respeto a nadie. Fue una injusticia. El del coche sigue vivo, a mi amigo lo vamos a tener que enterrar en un cajón. Es lamentable, a todos nos dejó en shock, llegué de laburar y no podía creer. La madre está muerta, no quiere saber más nada", contó su vecino y amigo Federico.

"Rezá por el chabón" escribió, entre otros mensajes. Su defensa pidió que le den arresto domiciliario.

### Los chats reveladores que incriminan a la influencer en el fatal choque de La Plata

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

"El llanto fue desde el alma", dicen desde el entorno de Felicitas Alvite (21), la influencer tiktokera detenida por atropellar y matar a Walter Armand (35) tras cruzar seis semáforos en rojo, para autenticar su **pedido de disculpas** a la familia de la víctima, que **no las aceptó**, en una audiencia con presencia de todas las partes.

La joven maldice el momento en el que decidió postear que, a bordo del auto, se hacía "La Toretto", por el personaje de Vin Diesel en la saga Rápidos y Furiosos. Cuando ocurrió la tragedia, a las 2 de la madrugada del 12 de abril, en La Plata, lo borró y cerró sus cuentas. Ya era tarde, la imagen se había viralizado.

"Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto", escribió. Su apodo se instaló en los medios y en las redes sociales, donde ella soñaba con ser famosa. En TikTok tenía unos 40 mil seguidores. Alvite estuvo un par de días presa en la DDI de La Plata (se entregó el 2 de mayo) y el mismo tiempo en la Comisaría 1°. Finalmente la trasladaron al pabellón 1 de la Alcaidía Departamental 3 de La Plata 3, en Melchor Romero, dependiente del Ministerio de Justicia provincial.

A unos metros están alojados los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La imputada "no registró incidentes con sus compañeras de alojamiento ni con el personal penitenciario". Comparte su celda, con capacidad para dos personas, con otra detenida, de unos 30 años. "Se transformó en una especie de asistente. Lleva a las demás internas lo que necesitan y se encarga de la limpieza. Es un pabellón con doce celdas", contó el abogado Flavio Gliemmo, su defensor junto a Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri.

El viernes es el único día de visitas. Recibe a su madre y a sus tres hermanas. "Se la pasa llorando, está con tratamiento psiquiático. Le dan Clonazepam y un acompañada por el hijo ña del auto y una amig mó una morigeración diciones de detención, arresto domiciliario.

antidepresivo", agregó su representante letrado. Para Gliemmo, Alvite "es incapaz de hacer daño a nadie, es todo lo contrario a la apariencia: simple, sencilla, amiga de los amigos, muy querida".

Los chats que tenía con otras ocho jóvenes en el grupo de WhatsApp "Todas putas: La que no es puta, no disfruta", creado el 7 de diciembre de 2023, muestran su accionar tras el hecho que le costó la vida a Armand, a bordo de su moto Bajaj Boxer, en el cruce de las avenidas 13 y 532.

"Todas pongan sus Instagram en privado", "Ustedes no saben nada", "Finjan demencia" y "Olvídense de todo" fueron algunas de sus órdenes el 19 de abril a través de su iPhone 13, con el que tenía dos líneas telefónicas. Gliemmo aclara que "fue la hermana quien dijo 'finjan demencia'", aunque admite que hay chats en los que rogaba, antes de conocerse la muerte de Armand: "Rezá por el chabón, por favor, tengo miedo".

En la audiencia previa al procesamiento de la acusada, la joven pidió disculpas a Milton y Nieves, el hermano y la mamá de Walter, representados por el estudio de Fernando Burlando: "Se que mis palabras no alcanzan, es insuficiente, es poco y no sirve, pero tengo la necesidad de pedirles perdón". Ellos replicaron que no la escucharon y que ni siquiera se dio vuelta para mirarlos.

Para Gliemmo, la carátula de "homicidio simple con dolo eventual" que impusieron el fiscal Fernando Padovan y la jueza Marcela Garmendia, con una pena prevista de 8 a 25 años de prisión, "no va a durar mucho tiempo. Para nosotros es un homicidio culposo agravado, penado con tres a seis años de cárcel, ya que fue una conducta temeraria. Si bien la opinión pública la condenó tiene que prevalecer lo técnico y lo jurídico. No hay un dolo eventual".

La defensa apeló el procesamiento de la imputada, que manejaba un Volkswagen Gol Trend acompañada por el hijo de la dueña del auto y una amiga- y reclamó una morigeración de sus condiciones de detención, como un arresto domiciliario.

### Mundos intimos

Buena estudiante. Todo empezó porque sacaba muchos 10; la llamaban Dexter como el dibujito de un científico sin amigos. Necesitó tomar clonazepam para ¿sentir? menos.

# Sufrí bullying en la secundaria: si sos una "loser" los otros se alejan y luego cuesta recuperarse de las heridas

#### Sofía Gómez Pisa

a primera vez que se burlaron de mí en el patio del colegio me pareció gracioso. Había una voz que emitía la palabra, pero se empezó a sentir como un eco. Estaban en grupo y yo lo sabía: me iba a quedar sola. Me decían Dexter (ese es el primer insulto que recuerdo) por el dibujito de Cartoon Network del científico encerrado en su laboratorio sin amigos. Me lo decían porque no paraba de sacar dieces. La primera vez que escuché la palabra contra mi nuca me reí, y esa fue la última vez que solté una carcajada en el secundario.

¿Será que mis compañeros del colegio nunca escucharon "The Smiths"? Para que preguntárselo; en ese secundario privado y católico de Parque Patricios lo único que escuchaba eran críticas hacia mi persona.

Venía de ser campeona de taekwondo, con tan solo 10 años, pero aprendí lo que era el aguante, los haters y la envidia en primer año del secundario. Entendí que la huella del aislamiento social al que te lleva ser el chivo expiatorio es algo con lo que vivís toda la vida, como con la desconfianza en el otro y la baja autoestima.

Más aún duele el bullying años más tarde cuando recordás que fue perpetrado por hombres, y por mujeres cómplices del patriarcado. Mis compañeros me trataban como a una cucaracha y yo llegué a sentirme un molesto insecto. Estaba en pleno desarrollo psicosocial, pero estaba obturada a tal punto que no podía pensar en vengarme, responder o sacar una patada de artes marciales.

Recuerdo las palabras subiendo por mi cuello, rebotando en mi cabeza, rumiando ahora en mis pensamientos, cambiándome el humor. Cambiándome así también el comportamiento.

Empecé a sentir vergüenza de asistir a los mismos lugares donde mis compañeros podrían lastimarme. Así que no iba. Empecé por gimnasia, no iba o iba muy poco, en general me la llevaba a marzo donde para aprobar tenía que hacer un informe sobre deportes. Cuando sí asistía, me sentía pegajosa. Ese es el recuerdo. Completamente pegajosa y volátil, débil. Una Sofia completamente distinta a la que había sido en la primaria estaba naciendo, una Sofía que se veía impedida de tener amigos de confianza, porque confiar, era algo que había dejado en el pasado.

Por otro lado, mi mamá solo trabajaba para mantenerme. Estábamos las dos solas. Estamos. Porque siempre estuvimos: juntas y pañeros y hacia observaciones sobre su cuando quise acordarme de mí misma estaba etiqueta. Las palabras pueden salvarte o pue-

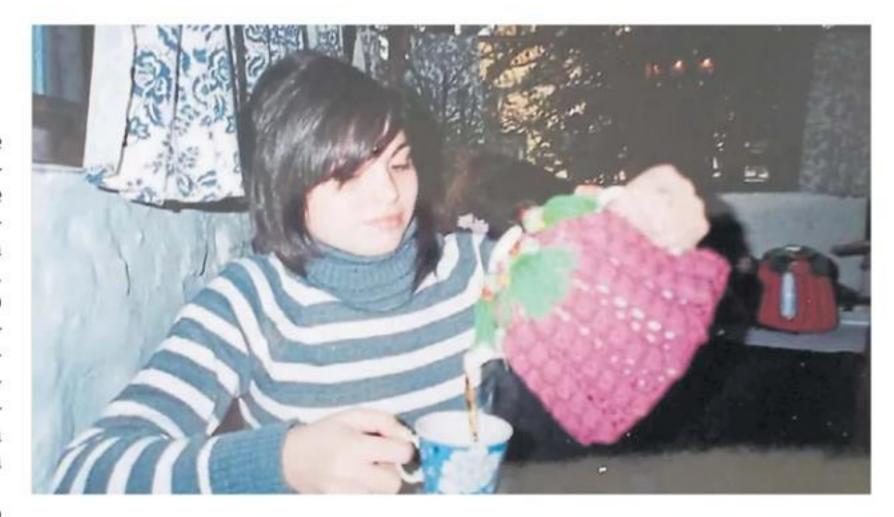





solas. Al drama lo fui escondiendo, para no molestarla. Ella era docente, supongo que pensaba que esto de la burla social era algo pasajero.

Lo cierto es que lo único que hacía el bullying era mermar mis capacidades para conectarme con los demás con seguridad, sonreír y hacer mis tareas cotidianas como ir a las actividades extracurriculares. Me fui escondiendo, me fui corriendo, me fui desdibujando.

Por otro lado empecé a interesarme por la literatura aún más que nunca y mis primeros poemas datan de una vida adolescente en la que yo cargaba con el peso de ser una loser.

Escribía constantemente sobre mis com-

"comportamiento", les sacaba la ficha literariamente. A los cuadernos los escondía bajo candado en mi habitación, también escribía en la compu y le mandaba emails a las que consideraba mis amigas con poemas crípticos que contenían información valiosa sobre ellas, sus relaciones, sus amoríos, sus trampas. Sé que una de ellas tuvo que cortar una relación cuando uno de mis poemas llegó a manos de su novio.

En ese entonces no me importaba tanto el valor literario como poder canalizar mis vínculos y mis observaciones cotidianas. Tener un registro que me aislara del dolor de ser diferente.

"Nirvana" también ayudó mucho pero

hundida en el laberinto de la Depresión, y la escribo con mayúscula. Comencé a vestirme de negro y dejé de hablar casi por completo.

Mis compañeros sentían algo de culpa, pero el bullying no disminuyó: ahora era la loca de los gatos, y con esa etiqueta me quedaría hasta terminar, a duras penas, el colegio.

Recuerdo un episodio en particular. El curso había sido elegido para ir a la TV, un programa bastante malo donde el premio era viajar a Bariloche. Como todo quinto años, las hormonas estaban a tope, todos querían participar, al fin había un objetivo que los unía. Algo en mí también se había conmovido. Algo de la chica que se sacaba dieces pensé, podía ayudar al grupo así que me anoté. Mi autoestima había descendido considerablemente entre pastillas, terapia particu-



Cambié la piel, cambié de barrio. Pero la sombra del bullying nunca se va. Te persigue, como Freddy Kruger en una pesadilla. Me veo en un rincón callada, los escucho decirme cosas.

lar y odio hacia mí misma. Al llegar al piso del canal nos dijeron que no había lugar para todos, que dos personas iban a quedar afuera. Yo todavía no sabía que quería ser periodista, pero tampoco quería perderme la oportunidad de demostrar mis conocimientos en cámara, y en uno de los juegos -algo así como una trivia- te lo permitían.

Iban a poner las remeras de todos en el piso e iban a sacar dos personas, sin ver los nombres, claro. Lo cierto es que el chico que empezó a hacerme bullying en primer año, que era el "jefe de la manada", le hizo una seña al productor. Una seña que me incluía. Los minutos pasaron tensos hasta que nos dieron el resultado: ni una chica que eligió no participar por decisión propia ni yo, dado que mi remera salió extrañamente sorteada, íbamos a participar en el programa. Nos íbamos a quedar en la tribuna.

Se escucharon unas risitas y el chico en cuestión y los demás vieron con buenos ojos la "decisión" del productor ya que "mejor así porque yo era muy callada".

El bullying te atrasa, te marca, te pone una

Sociedad 49

den hundirte. Eso también lo aprendí de muy chica, por eso soy ahora, lo que se puede llamar una persona reservada.

Mis compañeros de colegio me habían destinado a ser una "tribunera", a ver pasar sus travesuras como una suerte de actriz extra en el decorado del secundario. De a poco ese sentimiento de estar de más se había ido extrapolando a cada campo de mi vida diaria, incluso fuera del colegio.

La psicóloga del colegio nunca me llamó, efectivamente mi problema pasaba desapercibido, mientras yo estrenaba un diagnóstico y me veía sometida a la toma de clonazepam para poder pasar las noches, noches que ya no eran de estudio, porque hasta esas ganas de estudiar me habían quitado.

En el reino del secundario ser distinto se paga. Usar una remera de Nirvana o de los Ramones se paga. Tener amigas que resultan ser superficiales con el tiempo también se paga.

Recuerdo una tarde en el recreo -al que había dejado de salir-que se me acercó una compañera (creo que ahora estudia psicología), su empatía ya exacerbada la ayudó a encontrarse conmigo: la loser, y hacerme la pregunta: ¿por qué estás tan triste?... E-lla pensaba que yo tenía problemas con mi primer novio. Lo cierto es que tratando de encontrarme a mí misma entre miles de etiquetas y prejuicios de los demás... me había perdido.

El bullying es lo más parecido a una muerte silenciosa. Está premeditado, está orquestado y la víctima termina sintiéndose culpable y haciéndose preguntas erróneas: ¿será que no soy demasiado agradable? ¿será que estudio de más? ¿será que no soy lo suficientemente linda?

Fue una tarde de invierno, dicen que ese mes nevó en Buenos Aires por primera vez desde los años 50. Tenía 16 años, y mi abuela había muerto. Mi mamá se acercó a mi rockeada habitación ese día y tenía los ojos llenos de lágrimas, yo nunca la había visto llorar. Tuve que bajar la música para escucharla. Me dijo: "la abuela se fue". En ese momento entendí que una parte de mí también se había ido para siempre. Ya no era una nena, pero tampoco tenía en quién confiar.

Cuando te comes el cuento de que sos una loser, la gente simplemente se aleja. Dar lástima no garpa entre cheerleaders, modelos y jugadores de fútbol.

El precio de la diferencia, que me hizo ser quien soy dejó el saldo de una espalda curvada, distorsiones cognitivas varias y la manía arrolladora de estar siempre en guardia. Cuando fuiste el blanco de las burlas algo en voz resuena como una alarma: la gente es mala. La gente te va a querer atacar otra vez.

De a poco el secundario fue terminando. Mi desconfianza y mi desconcentración me llevaron a llevarme -valga la redundanciaun montón de materias.

En el aula de los "repetidores", donde nunca pensé estar, me encontré con chicos sufrientes. Chicos que estaban solos, que se los había comido la droga, el abandono o simplemente la desidia y los videojuegos.

Sentí que no era la única. Terminé el secundario. El título me lo dio mi profesor preferido, el que me veía hablar en clase cuando todavía estaba bien. El día que lo tuve en mis manos fue mi liberación. Un documento que daba cuenta del horror y su culminación.

Los fantasmas fueron deshabitando la habitación adolescente. Me fui de casa en cuanto pude. Tuve todo tipo de oficios: camarera, telemarketer, secretaria. Hasta que a los 24 empecé a ejercer el periodismo. Nunca habitación adolescente. Me fui de casa en cuanto por la competenco Recuerdo, en respecto a ejercer el periodismo. Nunca habitación adolescente. Me fui de casa en cuanto por la competenco Recuerdo, en respecto a ejercer el periodismo. Nunca habitación adolescente. Me fui de casa en cuanto por la competenco Recuerdo, en respecto a ejercer el periodismo. Nunca habitación adolescente. Me fui de casa en cuanto por la competenco de la compete

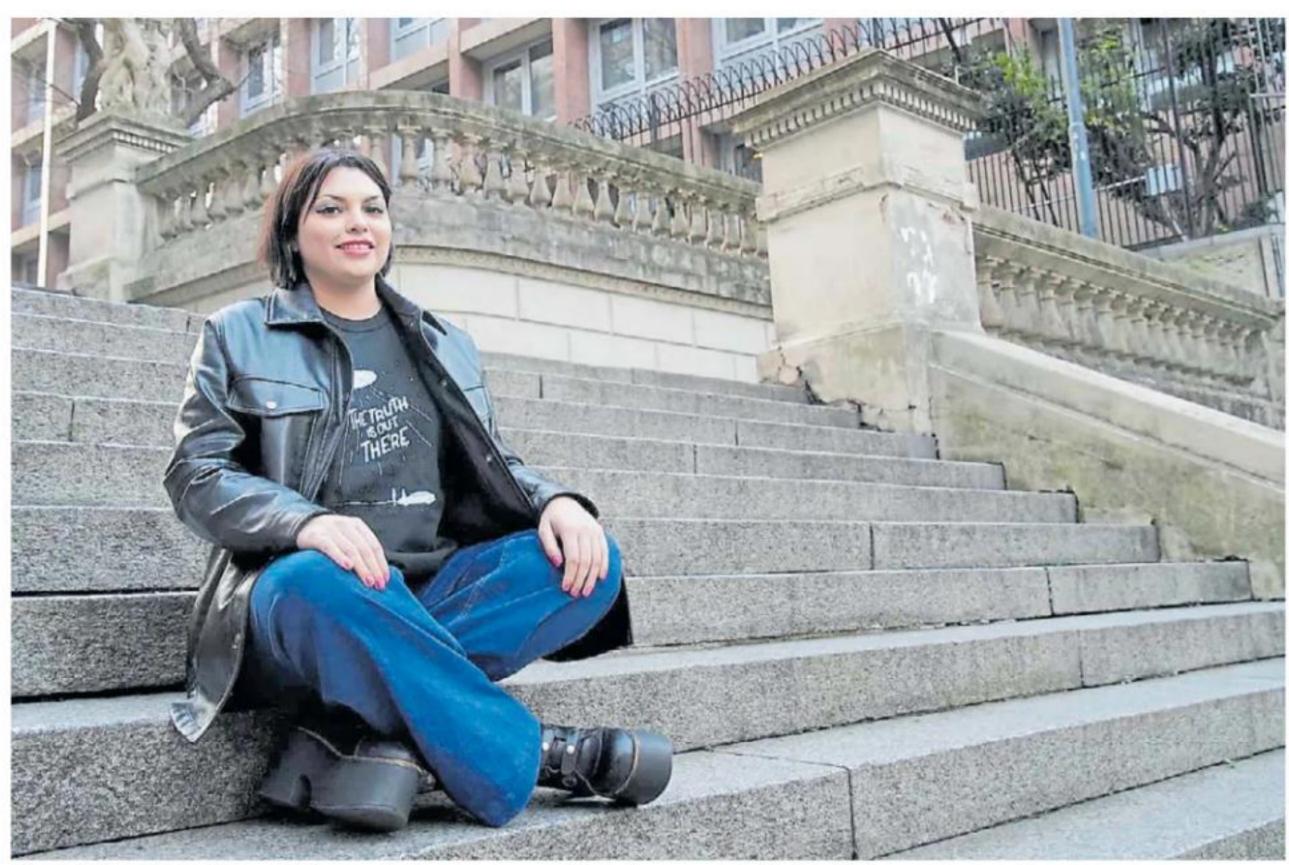

El precio de ser uno. Haber sido incomodada por sus compañeros tuvo un costo: Sofía está siempre en guardia. ARIEL GRINBERG

#### LA AUTORA

Sofía Gómez Pisa. Periodista y escritora, más conocida en las redes como @chapitasonica, es amante de la fotografía, la música y también el silencio. Publicó: "Ella, la muerte o dios" (El ojo del Mármol, 2016), la plaquette "Nativa Digital" (Rama Dorada, 2017), "La culpa ya no es de tus padres" (Elemento Disruptivo, 2020) y "Nadie es una promesa a los 33" (Clara Beter, 2024). Creció en Parque Patricios y ahora vive en Caballito.

### Animarse a lo que es diferente



#### Sensaciones

Daniel Ulanovsky Sack dulanovsky@clarin.com

¿Será mentira?

Muchos hablan de la adolescencia como esa edad divina en que la vida nos sonríe. Me animo a pensar que es una construcción artificial, quizás una estrategia de marketing existencial. A los más jóvenes se les taladra la idea de que tienen todo para ser felices y a los más viejos se nos salpica con añoranzas de cuando todo era futuro y nos comíamos el mundo.

No es tan así amigos. La adolescencia puede ser hermosa, sí, pero también una pesadilla. Depende del lugar que a cada uno le haya tocado. Es una época que tiene mucho de manada y como todo grupo endogámico está el "con nosotros" y el "contra nosotros", como si no existiera un terreno neutral, un espacio que no se mida por la competencia.

Recuerdo, en mis quince, o así, que había un grupo de winners al que quería pertenecer, pero para ellos -intuyo- no daba el pinet. Una noche se había hablado de ir a bailar a un club. Era sábado, claro, y yo iba llamando a unos y a otros. Me decían que no había nada decidido, que cualquier cosa me avisaban. Más tarde se hacía, más insistía yo. Hasta que el reloj dio las 23 horas y ahí vi lo que no quería ver. Me mentían porque no les interesaba estar conmigo. ¿Si dolió? Claro. Pero esa tristeza me dejó una enseñanza: no importan ellos, importo yo. Y tendré mi espacio sin necesidad de mendigarlo. Esos son los lugares que valen.

Es curioso cómo -lo sé, ya fue dicho muchas veces- nuestra escuela secundaria atrasa. Y sorprende que no haya espacio (y no debe ser extracurricular sino primer plano) para una materia que se llame "El otro", o el nombre que quieran ponerle. Sería para debatir estos temas: el traga, el gordo, el morocho, la nerd. El distinto. Si no lo trabajamos en esa época, después ya va a ser tarde. Y esa enseñanza no debe ser teórica -que también- sino testimonial, con gente que lo haya vivido en su propia piel.

Esto traería algo de aire fresco a una comunidad en la que los mensajes de igualdad se escuchan casi en exceso pero están vacíos de contenido. "Pour la galerie", justo lo que debiéramos evitar. ta en mí se guardó muchos años haber perdido una batalla. La batalla más importante para los adolescentes: la batalla social.

A veces cuando estoy sola por la calle todavía me siento valiente y me bajo los auriculares. Pregunto algo en un kiosco, socializo con una anciana, la ayudo a cruzar la calle.

Las palabras desaparecen. Cambian. Evolucionan. Me dicen linda, me dicen gracias, me dicen genia.

Detrás de una chica con sus auriculares escuchando The Smiths en Medrano y Rivadavia hay una historia. Cómo debe haber miles que no conocemos. De maltrato, de juegos impiadosos, de miedo.

Todo lo que no puede decir en esos años lo empecé a volcar en mi trabajo, en radios, en gráfica, en mis poemas.

Cambié la piel, cambié de barrio. Pero la sombra del bullying nunca se va. Te persigue, como Freddy Kruger en una pesadilla. Metidas las palabras en lo más recóndito de mi mente, me afectan cuando me quedo sola. Me veo en un rincón callada, los escucho decirme cosas. Los escucho decirme cosas.

Con el tiempo entendí a la burla social, al bullying como un reflejo de la sociedad. Como si el secundario fuese un reflejo de la vida. Una vida pequeña. Escribía, escribía mucho y no sabía contestar.

Hace un tiempo en La Cultura del Barrio tomé clases de boxeo, me dijeron que tengo tendencia a bajar la guardia, que eso es peligroso.

Sigo caminando, el viento de Villa Crespo me pega en la cara. A veces me voy al parque a tomar aire, me pongo los auriculares y suena alguna banda punk nacional.

Imagino que nadie quiere herirme, que estoy en un lugar seguro, respiro, de a poco, respiro. Me cuesta pero sigo, los fantasmas se corren a jugar a otra cabeza.

Subo un poquito la guardia, solo lo suficiente para no perder la empatía, mi cuello se alarga, parezco soberbia. Solo estoy herida. ■

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

Guatemala

5 Marco Domínguez 4

DT: Luis Fernando Tena

23 Elmer Cardoza

9 Rubio Rubin

### Deportes

#### Rumbo a la Copa América



Dos goles cada uno. Lautaro Martínez le agradece a Messi, quien le cedió el penal. Después hizo el tercero. Leo, el segundo y el cuarto. AP

# La Selección arrancó mal, pero goleó y ahora pone el foco en defender el título

Empezó ganando Guatemala y Messi empató con el gol más fácil de su vida. Luego Argentina puso las cosas en su lugar. Scaloni hizo las últimas pruebas.

#### **Análisis**

WASHINGTON, CORRESPONSAL

**Paula Lugones** 

plugones@clarin.com

Los amistosos contra rivales más débiles suelen ser complejos. Porque hay mucho más para perder que para ganar. Sin embargo, es sabido, la Selección Argentina hace tiempo que juega en una velocidad crucero que resulta difícil de empardar. Y eso fue lo que se vio en el último amistoso antes de la defensa del título de la Copa América. Mostró su jerarquía en un inapelable 4-1 ante Guatemala a pesar de sufrir inesperadamente de arranque contra un rival que es 108 del ranking FIFA. Con Lionel Messi en cancha desde el inicio, para delicia de la tribuna argentina e incluso de la nutrida hinchada guatemalteca, el equipo terminó goleando y Scaloni pudo probar algunos jugadores para depurar la lista definitiva que deberá entregar hoy.

Empezó raro el partido en el FedEx Field de Maryland, en las afueras de Washington. Fueron llamativos los intérpretes del equipo que paró Scaloni con cinco zurdos en cancha. El DT armó una línea de cuatro defensores con Nico González como lateral izquierdo. Y edificó una línea de cuatro volantes con Valentín Carboni surcando el andarivel derecho y con Gio Lo Celso corrido hacia la izquierda. Todo con Messi flotando y con Lautaro Martínez como único punta.

Del otro lado, contra todos los pronósticos, Guatemala estuvo lejos de salir a refugiarse. El DT mexi- Balerdi, Pezzella y Acuña.

cano Luis Fernando Tena se animó al golpe por golpe. Y la osada apuesta, por un ratito, pareció rendir sus frutos. Es que a los cuatro minutos Lisandro Martínez terminó metiendo la pelota en el arco propio. Fue tras un rebote largo que dio Dibu Martínez luego de un cabezazo pifiado de Rubín y que Nahuel Molina se llevara la pelota puesta.

Los centroamericanos se entusiasmaron y parecían sacar prove-

#### "GARNACHO VA A ESTAR"

Eso contestó Lionel Scaloni, además de confirmar que hoy dará la lista de los 26 jugadores que irán a la Copa América. Ayer se quedaron afuera del banco de suplentes

cho de las distracciones de la Scaloneta. El espejismo duró nada. Era obvio. Es que Messi metió el gol más fácil de su vida después de que el arquero Hagen se equivocara feo al querer salir jugando. El 1-1, con apenas 12 minutos en el reloj, normalizó todo.

Argentina empezó a dominar. A Messi, sin embargo, le costaba encontrarle el mejor final a las jugadas. La sensación era que el desequilibrio llegaría en cualquier momento. Y se hizo realidad cuando Lautaro Martínez acertó un penal después de una grosera infracción de Samayoa sobre Carboni. Al pibe de 19 años surgido en Lanús no le pesó nada la titularidad. Y no solo eso: a puro despliegue, aprovechó la chance que le dio Scaloni y fue un constante factor de deseguilibrio. ¿Se ganó un lugar entre los 26? but del jueves contra Canadá. ■

#### 23 Emiliano Martínez 5 1 Nicholas Hagen 26 Nahuel Molina 16 José Morales 19 Nicolás Otamendi 5 4 José Carlos Pinto 5 25 Lisandro Martínez 5 3 Nicolás Samayoa 3 15 Nicolás González 6 2 José Ardón 29 Valentín Carboni 7 17 Oscar Castellanos 5 24 Enzo Fernández 7 22 Jonathan Franco 4 20 Alexis Mac Allister 5 18 Oscar Santis

Argentina

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: regular ÁRBITRO: Joe Dickerson (EEUU) 5

#### En detalle

16 Giovani Lo Celso 5

22 Lautaro Martínez 7

10 Lionel Messi

DT: Lionel Scaloni

Cancha: Commanders Field. Goles: PT, 4m Lisandro Martínez (en contra), 12m Lionel Messi, 39m Lautaro Martínez (de penal); 20m Lautaro Martínez, 32m Lionel Messi. Cambios: ST, 16m Ángel Di María (6) por Carboni, Rodrigo De Paul (6) por Lo Celso y Leandro Paredes (6) por Mac Allister, 19m Esteban García (5) por Cardoza, 21m Julián Alvarez (5) por Lautaro Martínez, 25m Gonzalo Montiel (5) por Molina y Lucas Martínez Quarta (5) por Enzo Fernández, 30m Carlos Mejía por Santis, Rodrigo Saravia por Castellanos y Darwin Lom por

Amonestados: Nicolás Otamendi, Marco Domínguez, Lisandro Martínez Suplentes de Argentina: Franco Armani, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, ValentínBarco, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Angel Correa y Aleiandro Garnacho

En el complemento ya no hubo lugar para sorpresas. A Guatemala le quedaba lejísimo el arco de Dibu Martínez y Argentina comenzó a tener el monopolio de la pelota. Después de que Nico González no pudiera terminar en gol una gran jugada entre Messi y Lautaro, llegó el tiempo de los cambios. Salieron Mac Allister, Lo Celso y Carboni para darles pista a Paredes, De Paul y Di María. Las variantes llevaron a Enzo al carril izquierdo y desde ahí no sólo nació el tercero, sino que también lo mejor de la noche. Un cambio de frente del hombre del Chelsea le cayó a Fideo, que frenó y esperó la llegada de Messi. Leo buscó el hueco pero eligió descargar para Enzo. Lo que siguió fue pura magia: de primera lo dejó a Messi solo-y en offside, aunque no hubo VAR-frente al arquero y la Pulga que asistió a Lautaro para que el Toro volviera a gritar. Golazo.

Fue la última del goleador que le dejó su lugar a Julián Álvarez, que tuvo la suya pero falló. Tampoco pudieron De Paul -en offside- y Messi. En ese lapso entraron Montiel y Martínez Quarta para armar una línea de tres. El cuarto estaba al caer. Y llegó después de una pared de Messi y Di María que terminó con una hermosa definición de la Pulga por encima de Hagen. Fue el gol 108 para Leo con la Argentina para quedar a uno del iraní Ali Daei y a 22 del portugués Cristiano Ronaldo. Fue el gol que decoró la goleada para llegar a punto al de-

# Todos fueron a ver a Messi y Leo les regaló goles y otras delicias

Washington, acostumbrada a las grandes visitas, se rindió ante el 10. Hasta los guatemaltecos lo aplaudieron.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### **Paula Lugones**

plugones@clarin.com

Los que viven en Washington saben que en cualquier momento se ven calles cortadas, sirenas, agentes del servicio secreto y gruesos policías porque circulan presidentes, ministros y príncipes. Pero la capital de la primera potencia del mundo estos días estuvo conmocionada porque llegó el Rey del planeta fútbol, Lionel Messi.

Y como regalo, para la delicia de sus fans, jugó de entrada contra Guatemala y se llevó las mayores ovaciones de la noche apenas tocaba la pelota. Más aún, se llevó el placer de ver una buena actuación del 10, con un gol servido y un golazo.

El fervor ya se vio desde la noche del viernes, cuando la Selección llegó al lujoso hotel en el que se alojaban, a dos cuadras de la Casa Banca, y allí se agolpaban centenares de argentinos y sus familias, pero también fans de toda América latina. Y hasta de Guatemala, el rival de turno de la Selección.

"Venimos a ver a Messi a ver si nos firma la camiseta de nuestra selección", dijo a Clarín Carlos Acabliz, de 21 años. Nació en Guatemala, vive cerca de Washington y trabaja en construcción. Hizo guardia



Todo celeste y blanco. Y todos atentos a lo que hiciera Messi. AFP

por varias horas al hotel con la camiseta de la Selección de su país para que su ídolo se la estampe. "De Leo me gusta todo, los regates, los pases, sus goles", dice. No fue al partido porque las entradas estaban caras, dice (como mínimo 100 dólares). Pero ansiaba que su país al menos sacara un resultado razonable. "Ojalá que empatemos, o al menos perdamos uno o dos a cero".

A las puertas del hotel también

fueron decenas de familias argentinas. Allí estaba Delfina Rampoldi, de 16 años, con sus padres y dos hermanos, con la camiseta puesta, claro. Ella nació en Estados Unidos pero su familia emigró al país hace 20 años. Fue al partido. "Es la primera vez que veo un partido de la Selección. Un orgullo tremendo, saber que hay una comunidad así en Estados Unidos alentándolos, me encanta. De esta seleccipon me gusta que son una familia, que son todos amigos y que cuando están juntos se ven muy felices". Sus ídolos son Messi, claro, pero también Enzo Fernández, Julián y Fideo.

En las afueras del estadio Commanders FedexField se armó una fiesta de camisetas celestes y blancas, los colores de Argentina pero también los de de Guatemala. El denominador común de todo era Messi.

En Washington y alrededores viven unos 7.500 guatemaltecos y 15.000 argentinos, pero tal vez sean más. Llegaron hasta aquí desde la zona pero también de lejos, para ver a su ídolo. Se instalaron con camionetas en el estacionamiento del estadio para los clásicos "tailgates", los asados y chorizos en la parte de atrás del vehículo, regados de varios litros de cervezas.

Entre el humo y el aroma a churrasco, el guatemalteco Luis Hernández estuvo con un grupo de 20 personas desde las 3 de la tarde. "Venimos a ver el partido, a ver a Messi, somos aficionados desde que él estaba en Barcelona", dice mientras acomoda la carne en la parrilla. "Es la primera vez que lo vemos y es una alegría. Siempre quisimos y hoy se me va a dar".

Una vez adentro, el fervor fue constante. Cuando el Reysalió a calentar al estadio fue aclamado, apenas lo vio se escuchaba el "Messi, Messi", desde todos los rincones. Lo mismo cuando apenas la tocaba. Hubo unas 50.000 personas y la afición guatemalteca se vio bien nutrida. Festejó con enorme felicidad el gol sorpresivo de Guatemala a los pocos minutos y creció el entusiasmo por un resultado que pocos esperaban de entrada.

Pero enseguida estalló con el gol más fácil de la historia del máximo ídolo de todos, que recibió un regalo del arquero y la metió en el arco casi sin festejar. Después vendrían otras delicias, palos y un golazo picado sobre el arquero. Todos se fueron contentos.

de España", contó Mariano Dayan,

director de Olé. Y se explayó sobre

este proyecto a largo plazo: "Pensa-

mos en un proyecto integral, tanto

online como offline, con la fuerza



#### **UNO X UNO**

Emiliano Martínez (5): sus primero minutos fueron inusualmente erráticos.

Nahuel Molina (5): un poco atado a la defensa, tal vez para no descompensar el fondo.

Nicolás Otamendi (5): poco trabajo, pero activo y sin complicaciones.

Lisandro Martínez (5): el gol del rival fue suyo. Después, cumplió en defensa y sumó en ataque.

Nicolás González (6): se mostró como un buen marcador de punta y con plus ofensivo.

Valentín Carboni (7): si había que convencer al DT para la lista, jugó un partido para ir a la Copa América.

Alexis Mac Allister (5): por momentos fue el conductor. aunque con poca salida.

Enzo Fernández (7): de menor a mayor, terminó cumpliendo una gran actuación.

Giovanni Lo Celso (5): apagado, mejoró principalmente en la segunda parte.

Lionel Messi (7): recargado como titular mostró todo lo que todavía puede dar y, claro, también dos goles.

Lautaro Martínez (7): se le abrió el arco en la Selección. No falló en el penal y luego definió un jugadón colectivo.

Ángel Di María (6): entró enchufadísimo y aportó mayor desequilibrio, por poco no la clavó de media chilena.

Rodrigo De Paul (6): ingresó para hacer su trabajo de memoria y favoreció el funcionamiento del medio.

Leandro Paredes (6): también mostró aplomo y condiciones para quedar en la lista.

Julián Álvarez (5): tuvo varias frente al arco y no facturó.

Lucas Martínez Quarta (5): se esforzó para cumplir pese al nivel del rival.

Gonzalo Montiel (5): se desempeñó en la mitad de la cancha sin problemas.

### Olé presenta una edición digital para Estados Unidos y México

El diario Olé, un referente del deporte en la Argentina, lanza un proyecto de internacionalización de sus plataformas digitales. Desde hace dos años que tiene una edición digital en Ecuador y ahora se abre a los mercados de Estados Unidos y México.

El lanzamiento se da en un contexto de grandes citas futbolísticas en el norte del continente, con la Copa América que arranca este jueves y un calendario que tiene para los próximos años el Mundial de Clubes 2025 y luego el Mundial aparición el 23 de mayo de 1996, y bales como Premier League o Liga de Coconut Grove. ■

2026 de Estados Unidos-México-Canadá. Además, la MLS que sigue creciendo de la mano de la presencia de Leo Messi en Inter Miami.

Olé.us y olé.com.mx ya están online con sus respectivas redes sociales. Se trata de un producto editorial enfocado al mercado latino de Estados Unidos -una comunidad de alrededor 80 millones de personas- y a los mexicanos, con contenidos específicos. El foco principal es el fútbol, en lo que siempre fue referente Olé desde su

también en deportes como la NFL, el básquet de la NBA, la Fórmula 1, el béisbol de la MLB, MMA (artes marciales mixtas) y otros.

Con una redacción integrada por periodistas en México, Estados Unidos y Argentina, Olé da un paso importante en su proyecto de internacionalización. "Vamos a apuntar sobre todo el fútbol, con tantas competencias que se vienen. Además de darles prioridad a la Liga de México, Concachampions, MLS, sumados a torneos glo-

Como parte de este lanzamiento en Norteamérica, este lunes organizará el evento que ya se hizo en septiembre en Buenos Aires: el Olé Sports Summit se traslada a Mia-

de la marca".

mi. No se trata de la primera acción del diario deportivo en Estados Unidos. Allí, en abril pasado, ya había dado otro paso con la edición de un material de colección. Para el lanzamiento del The Messi Experience, realizó un producto especial de 200 páginas con vida y obra del 10, que se sigue vendiendo en el store del espacio en la zona

52 **Deportes** CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### **Liga Profesional**



Definición de calidad. Cavani vio adelantado al arquero Garzón y cabeceó por arriba para el gol del triunfo. Fotos de FERNANDO DE LA ORDEN

# Cavani hizo festejar a Boca, pero el final fue caliente y con rojas

Al local le costaba generar peligro ante un Vélez juvenil y con talento. El uruguayo destrabó el cero, pero luego se fue expulsado junto a Ordoñez.

#### **Análisis**

#### Maximiliano Uría muria@clarin.com

Un tumulto se prolonga por varios segundos en la mitad de la cancha. Los 22 jugadores se empujan y se dicen de todo menos piropos. Una roja se eleva en el aire y es para Edinson Cavani, el uruguayo autor del único gol del partido. "Y pegue y pegue y pegue, Boca, pegue", se escucha desde las tribunas. Es un grito de guerra, necesario para los últimos instantes porque Boca debió dejar todo y un poco más para poder derrotar 1-0 al gran Vélez de los juveniles, que hizo un enorme partido en la Bombonera, pero que se quedó con las manos vacías por la inteligencia del Matador que optó por quedarse en Boca y renunciar a su Selección.

Para entender el andar del primer tiempo se puede poner la lupa en dos volantes centrales, uno de cada equipo: Guillermo Fernández, de Boca, y Agustín Bouzat, de Vélez. Si se analiza el mapa de calor de ambos, se observará que Pol estuvo casi todo el tiempo entre los zagueros locales, mientras que Chiqui jugó bien cerquita de sus atacantes. Por eso El Fortín estuvo más cerca del gol, más allá de que las dos más claras de esa etapa contaron con dos cierres milagrosos de Valentín Gómez, el chico que pretende River, una vez ante Cavani y la otra frente a Merentiel.

La sensación es que Pol Fernández juega demasiado tiempo entre los centrales, más cerca de Chiquito Romero que de Cavani. Ese movimiento en el cual el mediocentro se mete entre los zagueros propios ya quedó en desuso y se utiliza

solo cuando la salida no resulta tan limpia. Cuando es constante, se pierde un elemento en el medio y el traspaso de defensa a ataque se hace espeso. Tal vez debería Diego Martínez rever esa estrategia.

En el otro lado, Gustavo Quinteros opta por utilizar a Bouzat en un puesto que no le es propio y que en algunas facetas la cuesta. El zurdo no es un futbolista con potencia y buena recuperación, lo que parecería un pecado si se habla de un volante central. Pero Bouzat tiene una enorme capacidad para presionar. Quinteros lo pone ahí porque Vélez presiona alto, asfixia.

Vélez presionó e impuso sus condiciones. Los chicos del conjunto de Liniers juegan bien de verdad: lo demostraron en una Bombonera repleta. Todos se tomaron un segundo extra para soltar el pase y por eso el juego se disputó en ma con un cabezazo de Pizzini que se fue desviado.

A Boca solo le quedó el contraataque porque la visita manejó la pelota. Ha ido de más a menos en rendimiento el elenco de Martínez y eso es una señal de alerta.

Rápido en el complemento Vélez debió realizar una modificación por la lesión de Tomás Marchiori. Iban 6 minutos cuando Lautaro Garzón se metió en la cancha y desde lo alto se notó lo inevitable: su falta de altura. Pícaro, Cavani interpretó esa carencia de estatura y, en la primera que le quedó, la puso de cabeza por arriba del arquero luego de una habilitación de Medina. Habían pasado 10 minutos.

Vélez continuó manejando la pelota y jugando cerca de Romero, que tuvo dos lindas atajadas. Como Zenón no estuvo en una buena tarde, a Boca le costó generar. Lautaro campo de Boca. Tuvo una clarísi- Blanco se vistió de salvador para zó. Y Boca celebró. ■

| Boca 1              | Vélez |                       |   |
|---------------------|-------|-----------------------|---|
| 1 Sergio Romero     | 6     | 1 Tomás Marchiori     | 6 |
| 3 Marcelo Saracchi  | 6     | 4 Joaquín García      | 5 |
| 40 Lautaro Di Lollo | 6     | 34 Damián Fernández   | 6 |
| 2 Cristian Lema     | 5     | 31 Valentín Gómez     | 7 |
| 23 Lautaro Blanco   | 6     | 3 Elías Gómez         | 7 |
| 36 Cristian Medina  | 7     | 32 Christian Ordoñez  | 5 |
| 8 G. Fernández      | 5     | 26 Agustín Bouzat     | 6 |
| 21 E. Fernández     | 6     | 20 Francisco Pizzini  | 6 |
| 22 Kevin Zenón      | 5     | 22 Claudio Aquino     | 6 |
| 16 Miguel Merentiel | 5     | 27 Thiago Fernández   | 5 |
| 10 Edinson Cavani   | 5     | 9 Brian Romero        | 5 |
| DT: Diego Martínez  |       | DT: Gustavo Quinteros | , |

#### CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO **ÁRBITRO:** Fernando Echenique

#### En detalle

Cancha: Boca, Gol: ST, 16m Cavani, de cabeza. Cambios: ST, 6m Garzón (4) por Marchiori, 12m Pernicone (5) por Damián Fernández, 22m Figal (4) por Saracchi, 34m Saralegui por Ezequiel Fernández y Luca Langoni por Merentiel, 38m Pellegrini por Pizzini y Lobato por Thiago Fernández, y 45m Anselmino por Guillermo Fernández y Delgado por Zenón. Amonestados: Ezequiel y Guillermo Fernández, Lema, Blanco y Valentín Gómez. Expulsados: ST, 45m Cavani y Ordoñez.

#### MEDEL, EN UN PALCO

El flamante refuerzo, Gary Medel, estuvo en uno de los palcos viendo a sus próximos compañeros. Estará listo para jugar por la Copa Sudamericana el 17 de julio.

Pts. J. G. E. P. GF. GC. DIF.

#### **POSICIONES** Liga Profesional

| alleres          | 13  | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4  | +7       |
|------------------|-----|---|---|---|---|----|----|----------|
| acing            | 10  | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6  | +6       |
| imnasia          | 10  | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5  | +5       |
| luracán          | 10  | 4 | 3 | 1 | 0 | 7  | 2  | +5       |
| Inión            | 10  | 4 | 3 | 1 | 0 | 5  | 1  | +4       |
| nstituto         | 10  | 5 | 3 | 1 | 1 | 7  | 4  | +3       |
| liver            | 9   | 5 | 3 | 0 | 2 | 9  | 4  | +5       |
| rgentinos        | 9   | 5 | 3 | 0 | 2 | 6  | 7  | -1       |
| anús             | 8   | 5 | 2 | 2 | 1 | 6  | 5  | +1       |
| elgrano          | 8   | 5 | 2 | 2 | 1 | 8  | 9  | -1       |
| nd. Rivadavia    | 7   | 4 | 2 | 1 | 1 | 3  | 1  | +2       |
| oca              | 7   | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 4  | +1       |
| armiento         | 7   | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 4  | +1       |
| studiantes       | 7   | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 5  | 0        |
| losario Central  | 6   | 5 | 1 | 3 | 1 | 7  | 6  | +1       |
| ndependiente     | 6   | 5 | 1 | 3 | 1 | 4  | 5  | -1       |
| lewell's         | 6   | 5 | 2 | 0 | 3 | 3  | 5  | -1<br>-2 |
| eportivo Riestra | a 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3  | 5  | -2       |
| tl. Tucumán      | 5   | 4 | 1 | 2 | 1 | 3  | 4  | -1       |
| élez             | 5   | 5 | 1 | 2 | 2 | 4  | 6  | -2<br>-2 |
| latense          | 5   | 5 | 1 | 2 | 2 | 3  | 5  | -2       |
| anfield          | 4   | 5 | 1 | 1 | 3 | 4  | 7  | -3       |
| arracas Central  | 4   | 5 | 1 | 1 | 3 | 3  | 7  | -4       |
| ef. y Justicia   | 2   | 4 | 0 | 2 | 2 | 2  | 5  | -3       |
| igre             | 2   | 5 | 0 | 2 | 3 | 3  | 10 | -7       |
| an Lorenzo       | 1   | 3 | 0 | 1 | 2 | 1  | 3  |          |
| iodoy Cruz       | 0   | 4 | 0 | 3 | 1 | 2  | 3  | -2<br>-1 |
| Central Córdoba  | 0   | 5 | 0 | 0 | 5 | 6  | 15 | -9       |
|                  |     |   |   |   |   |    |    |          |

tapar un remate de Pizzini que llevaba destino de gol.

Aguantó Boca. Cavani metió un codazo y vio la roja. Fernando Echenique pareció compensar con la expulsión de Christian Ordoñez. Vendió cara la caída Vélez, que intentó con orgullo. Pero no le alcanDeportes 53



Mano a mano. Pol Fernández y Agustín Bouzat, a los manotazos.



El tumulto del final. El uruguayo reacciona ante la roja de Echenique.

# De la alegría al codazo y el tumulto que cerró la noche

Cavani fue bien echado por su agresión ante una provocación.

Edinson Cavani sigue de racha. El delantero uruguayo, autor del único gol en la victoria de Boca ante Vélez, llegó a 13 tantos en sus últimos 15 partidos con la camiseta del Xeneize y dejó atrás la baja efectividad (tres en sus primeros 20 encuentros) que lo aquejaba en su llegada al fútbol argentino. Sin embargo, la noche terminó mal para él al ser expulsado por un codazo en tiempo de descuento.

En un partido intenso ante el Fortín, Cavani tuvo a los 16 minutos del primer tiempo la apertura del marcador. Quedó con la pelota a media altura dentro del área chica y sin arquero denfrente. Es que Tomás Marchiori, el "1" de Vélez, se había tropezado al intentar cortar un centro enviado desde la izquierda por Lautaro Blanco y el delantero de Boca quedó con todo a su favor para poner el 1-0. Sin embargo,

su remate fue débil, lo que aprovechó Valentín Gómez para sacarla de cabeza sobre la línea.

Recién a los 16 minutos del complemento logró tomarse revancha el goleador urugyayo, que definió de cabeza por encima del arquero tras un sombrero y asistencia de Cristian Medina.

Era un partido positivo para él. Se lució con esos toques de jerarquía que lo distinguen y era una de las figuras de la cancha, pero en una de las últimas jugadas entró en el juego que le propuso el juvenil Christian Ordoñez y vio la tarjeta roja.

El rival lo empujó por la espalda y Cavani reaccionó con un codazo que no le dejó dudas a Echenique. Tarjeta roja. De todos modos, fue ovacionado por el público boquense, que valora sus goles y su sacrificio.

## Talleres cumplió con lo que se planteó y es el único puntero de la Liga

Barticciotto y Martínez le dieron el triunfo deseado en el Kempes.

#### **Análisis**

CÓRDOBA, CORRESPONSAL

#### Ramón Gómez

ramongomez@agea.com.ar

Con el detalle que en los minutos adicionados atajó el mediocampista Leonel Picco por la expulsión del arquero Juan Pablo Cozzani, Talleres ganó un partido que se le presentó complicado, aunque había abierto rapído el marcador, y es único puntero.

El gol, una locura. A los siete minutos, Rubén Botta se la pinchóa Bruno Barticciotto, que leyó la jugada y picó para conectar sin marca y ponerle de cabeza la pelota por encima al arquero.

Platense acusó el golpe y después de sacar del medio estrelló un pelotazo en el travesaño: Fernando Juárez tomó el rebote que dio Guido Herrera para evitar el gol y la intentó acomodar con la derecha, pero no entró.

Con un ida y vuelta frenético, Talleres estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Suso le ahogó el grito a Botta al sacarla antes de que cruce la línea. Sin desesperarse, Platense esperó su momento. Cozzani sacó largo con el tiempo cumplido y Ocampo peleó la posición por la derecha y sacó el centro que cruzó el área. Por la izquierda y con poco ángulo, Franco Minerva conectó un terrible remate para empatar el partido.

Pero no por nada Talleres es

| lalleres             | Platense |                      |   |
|----------------------|----------|----------------------|---|
| 2                    |          | 1                    |   |
| 22 Guido Herrera     | 6        | 31 J. P. Cozzani     | 5 |
| 29 Gastón Benavidez  | 6        | 25 Juan Saborido     | 5 |
| 5 Kevin Mantilla     | 5        | 13 Ignacio Vázquez   | 6 |
| 3 Lucas Suárez       | 6        | 6 Gastón Suso        | 6 |
| 15 Blas Riveros      | 5        | 18 Sasha Marcich     | 5 |
| 28 Juan Portillo     | 6        | 14 Leonel Picco      | 5 |
| 20 Rubén Botta       | 8        | 21 Iván Gómez        | 6 |
| 8 Matías Galarza     | 5        | 8 Fernando Juárez    | 5 |
| 14 A. Martínez       | 7        | 29 Franco Minerva    | 7 |
| 9 Federico Girotti   | 6        | 10 Lucas Ocampo      | 6 |
| 32 B. Barticciotto   | 7        | 77 Ronaldo Martínez  | 5 |
| DT: Walter Ribonetto |          | DT: F. Orsi-S. Gómez |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO ÁRBITRO: Fernando Espinoza 6

#### En detalle

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT, 7m Barticciotto (de cabeza) y
45m Minerva; ST, 25m Alejandro
Martínez. Cambios: ST, 7m Braian Rivero
(5) por Picco, 14m Gustavo Albarracín
(6) por Galarza, 19m Facundo Russo (5)
por Minerva, 30m Ramiro Ruiz Rodríguez
por Barticciotto, 32m Luis Miguel Angulo
por Ocampo, Gabriel Hachen por Gómez
y Maximiliano Urruti por Ronaldo
Martínez, y 37m Portilla por Alejandro
Martínez.

Amonestados: Suárez, Riveros y Picco. Expulsado: ST, 45m Cozzani.

uno de los animadores. Después de que Botta hiciera una de Messi pero sin la complicidad del palo, que le amargó la definición, Alejandro Martínez recibió por la derecha, enganchó y metió la pelota entre el primer palo y el arquero. Otro golazo para esperar la reanudación del torneo entre los primeros.



El segundo. Martínez celebra su gol en el Kempes. PRENSA TALLERES

# Partidos con equipos con diferentes objetivos

Para completar la quinta fecha de la Liga, hoy jugarán equipos con diferentes objetivos a cumplir. Desde las 16, en Santa Fe, San Lorenzo -sin Giay- buscará su primer triunfo en el campeonato, tras un empate y dos derrotas. En tanto, el local Unión defenderá su invicto e irá por la punta, lo mismo que hará Huracán desde las 18 cuando reciba a Independiente Rivadavia en el Ducó. El torneo se reanudará en cinco semanas.

| Unión                 | San Lorenzo        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Thiago Cardozo        | Facundo Altamirano |  |  |  |  |  |
| Federico Vera         | Gonzalo Luján      |  |  |  |  |  |
| Nicolás Paz           | Jhohan Romaña      |  |  |  |  |  |
| Franco Pardo          | Daniel Herrera     |  |  |  |  |  |
| Claudio Corvalán      | Gastón Campi       |  |  |  |  |  |
| Mateo Del Blanco      | Malcom Braida      |  |  |  |  |  |
| Mauro Pittón          | Elián Irala        |  |  |  |  |  |
| Joaquín Mosqueira     | Eric Remedi        |  |  |  |  |  |
| Mauro Luna Diale      | Iván Leguizamón    |  |  |  |  |  |
| Lucas Gamba           | Cristian Tarragona |  |  |  |  |  |
| Nicolás Orsini        | Alexis Cuello      |  |  |  |  |  |
| DT: Cristian González | DT: L. Romagnoli   |  |  |  |  |  |

Cancha: Unión. Árbitro: Andrés Merlos.



| Huracán           | Independiente<br>Rivadavia |
|-------------------|----------------------------|
| Sebastián Meza    | Gonzalo Marinelli          |
| Lucas Souto       | Matías Ruiz Diaz           |
| Fernando Tobio    | Francisco Petrasso         |
| Lucas Carrizo     | Maidana o Bianchi          |
| César Ibáñez      | Tomás Palacios             |
| Pablo Siles       | Tobías Ostchega            |
| Agustín Toledo    | Lautaro Ríos               |
| Walter Mazzantti  | Franco Romero              |
| Héctor Fertoli    | Ezequiel Ham               |
| Rodrigo Cabral    | Matías Reali               |
| Ignacio Pussetto  | Mauricio Asenjo            |
| DT: Frank Kudelka | DT: Martin Cicotello       |

Cancha: Huracán. Árbitro: Fernando Rapallini.



Atlético Tucumán Defensa y Justicia

El visitante es uno de los cinco equipos que aún no ganó en el campeonato, mientras que el local sólo disfrutó del triunfo ante Boca en la primera fecha.

Cancha: Atlético Tucumán. Árbitro: Pablo Dóvalo.



54 CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 

#### Violencia y abuso en el fútbol

# Del "perejil" del ataúd al vínculo de la barra con la mezquita

La historia de los protagonistas antisemitas hinchas de All Boys que se pasearon con féretros con los colores de Atlanta y banderas de Israel.

#### Daniel Avellaneda

davellaneda@clarin.com

En el barrio lo conocen como Aspirina. Acompaña, pero no forma parte del grupo más pesado de La Peste Blanca, como se denomina la barra de All Boys. Sin embargo, el sábado quedó en el centro de la escena. Marcelo Ojeda (49 años) portó un ataúd con los colores de Atlanta. Aseguran que su madre presentó un certificado de discapacidad cuando la Policía lo detuvo. El caso es similar al de Gastón Ezequiel Panzini (45; remisero), quien trasladaba otro féretro con la bandera de Israel. Aunque este fue quien recibió la sanción más dura de parte del Comité de Seguridad en el Fútbol: tiene restricción de concurrencia a las canchas porteñas por 48 meses

Los otros tres involucrados tampoco son miembros de la primera línea de la barra. Es más, sólo Luca Leonel Calbanese (22; gastronómico) y Gustavo Omar del Canto (26; vinculado a empresas de logística), portadores de una bandera y una remera de Palestina respectivamente, son socios del club. Leonardo Ulises di Lorenzo (47; heladero) flameó una insignia iraní. Según le confiaron a Clarín "son cinco perejiles" que podrían no volver a pisar una cancha en su vida.

"Están en la cancha, se juntan en la previa, pero no cortan ni pinchan", aseguran quienes conocen la interna de la barra. Su líder es Martín Nogueira, que estuvo dos



Son ellos. Las autoridades quieren que los cinco apuntados no pisen nunca más una cancha. @BARRAS\_LATAM



Bajo custodia. De los detenidos, ninguno es bara. POLICIADELA CIUDAD

años sin poder asistir a los espectáculos deportivos por una serie de incidentes que protagonizó en 2019 de acuerdo a la disposición 43/2019 del Ministerio de Seguridad.

El sábado el personal del Comité de Seguridad monitoreó los movimientos y advirtieron la presencia de banderas que no habían sido informadas en la semana previa, además de los provocativos féretros y los cantos antisemitas. Nogueira estuvo en el núcleo duro, pero mandó al frente a los cinco hinchas que terminaron demorados. Intervino la Unidad Fiscal Oeste-Area Flagrancia, a cargo del doctor Néstor Maragliano, quien consideró "una contravención" la participación de los involucrados.

Hubo mucho ruido interno en el Ministerio Público Fiscal porque el caso tuvo un gran revuelo que incluso disparó las críticas de los propios socios de All Boys, cuyo 25 por ciento del padrón pertenece a la comunidad judía. Además, los hechos se produjeron el mismo día que liberaron a rehenes israelíes en Gaza.

El fiscal de Eventos Masivos, Maximiliano Vence, evalúa modificar la carátula por lo que Ojeda, Panzini, Calbanese, Del Canto y Di Lorenzo serían sometidos a un juicio por el delito de odio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmará una resolución para que los cinco hinchas no puedan volver a ingresar a una cancha de por vida. Todos se encuentran con prohibición de concurrencia y bajo el sistema de Tribuna Segura. Panzari tiene el máximo castigo: cuatro años. El resto recibió la pena de 12 meses. No obstante, la decisión de los altos mandos gubernamentales está firme: no los quieren nunca más en las tribunas.

¿Qué relación tiene la barra de All Boys con los grupos islámicos? ¿Los gestos antisemitas tienen que ver con una cuestión ideológica? Todo indica que se trató de un folclore "demodé", como dijeron desde el club y desde Seguridad.

Sin embargo, hay antecedentes. En 2013, Luis D'Elía formó parte de la organización de un acto de Nicolás Maduro en la cancha. El líder piquetero contrató a la barra para que pusiera en condiciones el escenario donde habló el venezolano.

Por otra parte Luis Fuensalida, ex director de Interpol Argentina, aseguró que la mezquita Al-Tauhid de Floresta le brindó apoyo local a Hezbollah para perpetrar el atentado terrorista a la AMIA. La investigación de la fiscalía ahora determinará si los hinchas antisemitas tienen algún lazo islámico o sólo forman parte de la decadencia social que habita en las tribunas.■

### La Justicia tucumana liberó a los tres ex jugadores de Vélez

**TUCUMÁN. ESPECIAL** 

Juan Manuel Rovira jrovira@clarin.com

La Justicia de Tucumán decidió ayer escuchar el pedido de los abogados de tres de los cuatro ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual y concederles la libertad. José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, quienes se encontraban baio arresto domiciliario en esta ciudad, podrán dejar la vivienda en la sentarse mensualmente en los Tri- como partícipe secundario. ■

que están alojados en un country en las próximas horas. Sin embargo, la solicitud de Sebastián Sosa para salir de Argentina y retomar su carrera en Uruguay fue denegada por el juez Sebastián Mardiza.

La jueza Eliana Gómez Moreira dictó un arresto domiciliario de 90 días para los tres jugadores; fue el 21 de marzo y el plazo finalizaría el 18. Ahora los acusados deberán fijar un domicilio en Buenos Aires, prebunales tucumanos y no podrán abandonar Argentina sin una autorización judicial.

El 3 de marzo una joven denunció haber sido víctima de un ataque sexual en una habitación del hotel Hilton, en Tucumán. Cufré y Florentín fueron señalados como autores del abuso agravado por la participación de dos o más personas, y Osorio, acusado de abuso con acceso carnal. Sosa fue imputado



En el banquillo. Osorio, Cufré y Florentin resultaron acusados.



Deportes

CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### Arrancó la Eurocopa

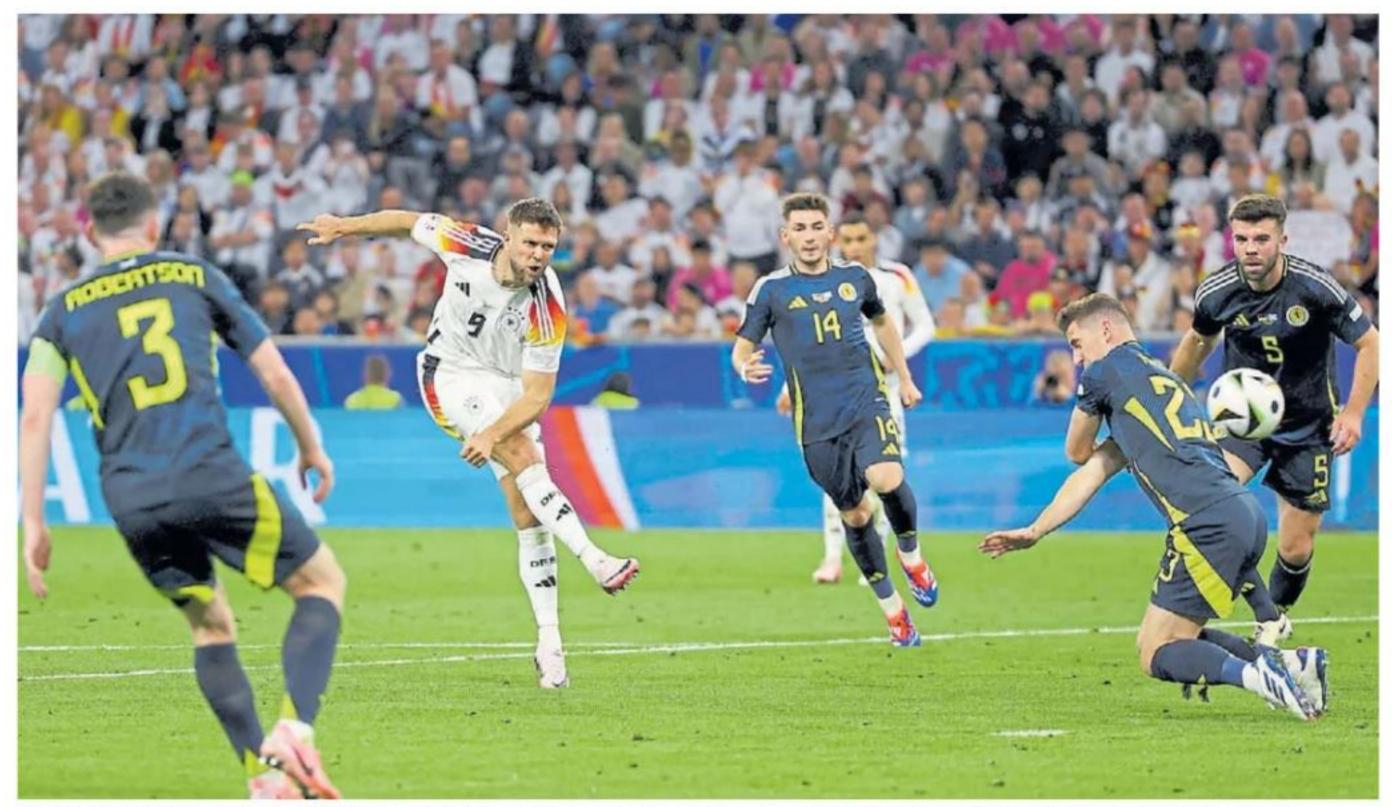

Un tanque en el banco. Niclas Füllkrug ingresó a los 17 del segundo tiempo y seis minutos después convirtió este golazo, el del 4-0. REUTERS

# Alemania aplastó a Escocia con un show de fútbol y golazos

En su debut, el anfitrión se impuso por 5-1, con goles de Wirtz, Musiala (la figura), Havertz, Füllkrug y Can. La Mannschaft busca su resurrección.

MUNICH, ESPECIAL

A veces, hay que tocar fondo y sumergirse en las profundidades más oscuras para reconocerse, rearmarse y salir más fuerte. Alemania supo ser el equipo imbatible -tantas veces sufrido por la Selección Argentina- hasta desplomarse para convertirse en el de las eliminaciones en primera ronda de los últimos dos Mundiales. Pero la resurrección de la Mannschaft empezó este viernes, en su casa y en el partido inaugural de la Eurocopa, esa que ganó tres veces pero que no levanta desde 1996, justamente el año de la última participación de Escocia, el rival que vapuleó con un 5-1 en el Allianz Arena de Múnich.

"Alemania necesita recuperar el aura que casi siempre tuvo entre 2006 y 2014", había avisado Julian Nagelsmann, el entrenador que tomó las riendas después de un penoso y corto ciclo de Hansi Flick, el técnico que se hizo cargo después del proceso más largo de un DT en la selección alemana, el de los 15 años de Joachim Löw, que se terminó con la eliminación en octavos de la Eurocopa 2021 a manos del subcampeón Inglaterra.



La vieja guardia. Neuer (38 años), Kroos (34) y Müller (34). REUTERS

#### LOS PARTIDOS DE HOY

#### Debuta Italia, chocan España-Croacia y Lamine Yamal puede ser récord

"Jugamos por nosotros y por 60 millones de italianos", afirmó Luciano Spalletti, técnico de Italia, que hoy iniciará, frente a Albania (desde las 16, en Dortmund), la defensa del título logrado en 2021 ante Inglaterra. Mateo Retegui arrancaría como suplente en la Azzurra, detrás de Gianluca Scamacca, el delantero de Atalantaque metió 9 goles entre abril y mayo contando Serie A, Europa League y Copa Italia.

Ese partido, por el Grupo A, cerrará la jornada. Antes jugarán Hungría-Suiza (a las 10, en Colonia) y España-Croacia (13, en Berlín), ambos por el Grupo B. Si Lamine Yamal, la gran promesa del Barcelona, juega en España se convertirá, con 16 años, 11 meses y 2 días, en el más chico en debutar en la competición. Todos los partidos van por ESPN.

Apoyado en el gran presente del fútbol local, Nagelsman armó una base con jugadores del finalista de la Champions League, Borussia Dortmund, y del campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania, además de subcampeón de la Europa League, Bayer Leverkusen, de donde sacó a Florian Wirtz. El delantero de 21 años y Jamal Musiala, el otro Sub 23 pero de las filas del Bayern Múnich, son las caras de esta renovada Alemania, a la que se les suma Kai Havertz, sólo tres años mayor. De hecho, dos de los tres goles con los que se cerró la primera etapa llegaron a través de Musiala y Havertz.

Pero este resurgimiento no se debe sólo a la sangre joven. Alemania disfruta de los últimos partidos de Toni Kroos, el jugador total, ese que puede posicionarse como último hombre, centralizar el juego para generar espacios y también convertir su botín en un guante para poner la pelota donde y a quien quiera -acertó 101 pases sobre 102-. Así llegó el primer gol, cuando iban 10 minutos. Tras una serie de toques cortos, el mediocampista de 34 años que se retiró del Real Madrid tras ganar la reciente Champions metió-pese a resbalarse- el cambio de frente perfecto al pie de un solitario Kimmich, que aprovechó el espacio por la derecha y centró para Wirtz, quien con un remate ajustado al palo derecho de Gunn convirtió pese a que el arquero llegó a tocar la pelota.

Y si bien Kroos es el cerebro que permite ese juego, el otro experimentado del equipo, Ikay Gündogan, también. De la unión de ellos, justamente, se originó el segundo gol, que concluyeron Havertz y Musiala, la gran figura de la cancha y autor del 2 a 0 tras frenar con su enganche y sacar un remate alto e imposible de detener.

La fiesta de fútbol alemán se detuvo apenas un minuto cuando el VAR intercedió para anular el penal que el árbitro Clément Turpin había cobrado sobre Musiala por una infracción realizada afuera del área. Pero reapareció para darle al local el que sí merecía, cuando a los 41 minutos un planchazo de Porteous sobre Gündogan motivó la roja del escocés y la pena máxima que ejecutó Havertz.

Lejos de mantener a sus figuras los 90 minutos, Nagelsmann sacó rápido a Havertz (17'), Wirtz (17') y Musiala (28'), quien seis minutos antes se anotó con una jugada de PlayStation para el 4-0, que definió el ingresado Niclas Füllkrug. La ovación más grande se la llevó Kroos, quien tachó un partido de los últimos de una fructífera carrera que sueña concluir con su primera Eurocopa.

Ya sin él en la cancha, quedó el descuento de Rüdiger en contra y también el quinto tanto alemán, de Emre Can, el último de los convocados, para reflejar el dominio alemán de principio a fin. ■

**Deportes** 57 CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### Olimpismo

# Honor puro, Pareto fue postulada para ser miembro del COI

La ex judoca podría ser el quinto representante argentino en llegar a la máxima entidad del deporte.



Peque. Paula Pareto ganó dos medallas olímpicas: fue oro en 2016 y bronce en 2008. MARTIN BONETTO

#### LAUSANA, SUIZA, ESPECIAL

La ex judoca Paula Pareto, doble medallista olímpica y ex campeona del mundo, fue propuesta para ser miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). Su candidatura, junto a la de otras siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, se votará en la 124ª sesión del organismo, del 22 al 24 de julio. Así lo informó Thomas Bach, el presidente del COI, al término de una reunión de la Comisión Ejecutiva del organismo reunida en Lausana.

Pareto, de 38 años, fue la primera mujer argentina en proclamarse campeona olímpica al ganar el oro en la categoría 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Ya había sido bronce en Beijing 2008, por lo que además es la primera deportista argentina con dos podios en un deporte individual. Por otra parte, en la ciudad china pasó a forma parte del grupo de medallistas mujeres de nuestro país junto a Jeanette Campbell, Noemí Simonetto, Gabriela Sabatini, las Leonas, Serena Amato, Gerogina Bardach, Paola Suárez y Patricia Tarabini.

En Tokio 2020 se despidió sin preseas pero con un premio que es motivo de orgullo: fue elegida por el COI para portar la bandera olímpica en la ceremonia inaugural en representación de América.

Más allá de sus experiencias olímpicas, Pareto fue también campeona del mundo en Astana 2015 después de haber sido subcampeona en la edición previa del torneo ecuménico. El Olimpia de Oro a la mejor deportista argentina que se llevó aquel año estuvo más que merecido.

Por todo eso Pareto es considerada una de las mejores deportistas argentinas de la historia pero sus hazañas trascendieron el tatami en el que brilló. Una vez que le puso punto final a su carrera se recibió de médica traumatóloga y su compromiso por los valores sociales y públicos se refuerzan día a día tanto a través de sus redes como en cada entrevista que brinda.

Ahora es el COI el que destacó la trayectoria de Pareto y se plantea la chance de sumarla como miembro. En caso de quedar confirmada se convertiría en el quinto ar-

#### Fue elegida por el COI para portar la bandera olímpica.

gentino que llega a la institución que rige el deporte olímpico a nivel mundial tras José Benjamín Zubiaur, uno de los 13 miembros fundadores del COI, Roberto Peper, el coronel Antonio Rodríguez y Gerardo Werthein, quien fue nombrado en 2011, sigue siéndolo y fue un ferviente impulsor de la candidatura de Pareto.

Si queda seleccionada para convertirse en un miembro del COI podrá permanecer en el puesto hasta la edad límite de 70 años, aunque cada ocho tendrá que pasar por una votación de confirmación. También fue propuesta para formar parte del COI la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, quien junto a Pareto son las únicas candidatas latinoamericanas.

### Las Leonas tienen equipo para el sueño del oro en París 2024

Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca y un nuevo equipo argentino ya tiene su plantel confirmado para viajar a París. Se trata de las Leonas que, con las 16 convocadas (y tres reservas) listas, buscarán ganar su primera medalla de oro y mejorar la de plata que se colgaron en Tokio.

Fernando Ferrara, el director técnico, seleccionó a las jugadoras. Dentro del plantel se puede ver una mezcla de chicas con recorrido y otras sin experiencia olímpica. Argentina tendrá en los Juegos una arquera, tres defensoras, seis volantes y seis delanteras.

La gran parte de la base está conformada por jugadoras que dijeron presente en Tokio. Asimismo habrá seis caras nuevas a nivel olímpico que tuvieron rodaje en los últimos partidos de la Liga Pro como Cristina Cosentino, Juana Castella- Campoy, Eugenia Trinchinetti, Ma-

ro, Sofía Cairo, Lara Casas y Zoe Dí-

Las que se quedaron afuera de la lista y pelearon hasta último momento por un lugar son Delfina Thome, Victoria Manuele, Celina di Santo, Stefanía Antoniazzi y Catalina Andrade.

En su paso por Amberes con la Liga Pro, Ferrara optó por repartir los partidos entre las dos arqueras del equipo, Cosentino y Clara Barberi. Finalmente se decidió por la primera (reserva en Tokio) para ocupar el arco y dejó a Barberi como arquera de reserva, al igual que en la edición anterior.

El plantel estará integrado por Cristina Cosentino, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Rocío Sánchez Moccia, Sofia Toccalino, Sofia Cairo, Pilar

ría José Granatto, Julieta Jankunas, Agustina Albertario, Zoe Díaz y Lara Casas. Las reservas serán, además de Barberi, Victoria Miranda y Valentina Marcucci.

Las Leonas, que consiguieron la clasificación olímpica al ganar el oro en los Juegos Panamericanos de 2023, vienen de jugar la Liga Pro y cerraron la temporada con 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas quedando, por ahora, detrás de Países Bajos, el gran candidato al oro en París 2024. ■

#### **EL NUMERO**

Medallas olímpicas ganaron las Leonas: plata en 2000, 2012 y 2020 y bronce en 2004 y 2008.



El Gran DT. Fernando Ferrara llevará cinco debutantes a los Juegos. CAH

Deportes

CLARIN - SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

#### **Boxeo**

El estadounidense es el gran campeón ligero de la AMB. Carismático y ganador, no pelea desde abril de 2023.

# Davis vuelve para ratificar que es uno de los mejores

#### LAS VEGAS, EEUU. ESPECIAL

Un fantasma recorre el tapiz cada vez que Gervonta Davis lo pisa. Una energía magnética irradia del ring. Una fascinación hipnótica embelesa a quienes rodean ese cuadrilátero de 40 metros cuadrados. Nadie quiere parpadear por temor a perderse el momento cumbre. Esa experiencia sensorial que aguijonea a tantos fanáticos del boxeo se repetirá hoy cuando el campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo exponga su corona ante Frank Martin en el combate estelar del 100º evento de ese deporte que se realizará en el MGM Grand Garden de Las Vegas con al menos un combate mundialista en la cartelera (serán cuatro hoy). La velada se verá por ESPN 2 a las 21.

Probablemente Davis no sea el mejor boxeador peso por peso de la actualidad pese a que él se autodefinió así (colocó detrás en su ranking al mexicano Saúl Alvarez, el estadounidense David Benavídez y el japonés Naoya Inoue). Tampoco es el boxeador con el más depurado bagaje técnico y el propietario de las mejores herramientas defensivas. Pero es uno de los peleadores más excitantes de la actualidad.

El hijo pródigo de la áspera Baltimore tien un don que en el negocio paga bien: el KO. En una carrera impecable, 27 de sus 29 victorias fueron por la vía rápida. Su espectacularidad sobre el ring y su llamativo carisma (algo reservado, pero seductor) lo convirtieron en un hombre que llena estadios allí adonde va y vende decenas de miles de abonos de pago por evento (PPV) para cada una de sus presentaciones.

Sus críticos alegan que su trayectoria fue demasiado cuidada y que no enfrentó a los mejores de las ca-

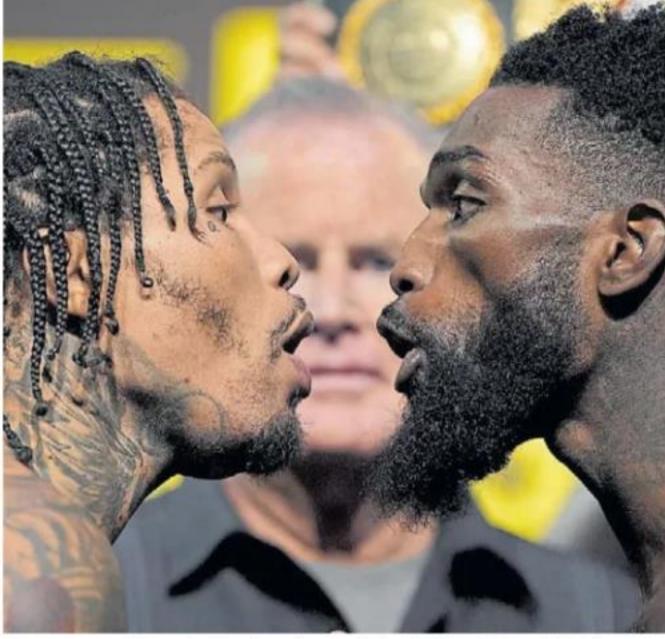

Cara a cara. Gervonta Davis enfrentará al estadounidense Martin. AP

tegorías en las que militó (también fue campeón superpluma y superligero). Como contraargumento vale mencionar que de sus últimos siete rivales, seis habían sido, eran entonces o serían luego campeones mundiales: el cubano Yuriorkis Gamboa, los mexicanos Leo Santa Cruz e Isaac Cruz, los estadounidenses Mario Barrios y Rolando Romero y el dominicano Héctor Luis García. Entre ellos tenían, al momento de enfrentar a Davis, un record combinado de 145 victorias, cuatro derrotas y dos empates. Todos fueron noqueados excepto Pitbull Cruz.

El único de los últimos siete adversarios de *Tank* Davis que no revistó como monarca ecuménico (más allá de un efímero interinato) fue el disoluto Ryan García, quien hace menos de dos meses noqueó a Devin Haney, campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y considerado uno de los mejores boxeadores del planeta. García claudicó ante Davis en el séptimo episodio de un pleito que reunió a 20.842 espectadores en el T-Mobile de Las Vegas (dejaron en las boleterías 22.800.000 dólares) y generó ventas de 1.200.000 paquetes de PPV. Ambas cifras fueron las más altas de 2023 en eventos de boxeo.

Aquel combate se celebró el 22 de abril. Desde entonces transcurrieron 420 días en los que el zurdo, que hace tiempo dejó de ser el protegido de Floyd Mayweather (de hecho, son enemigos declarados), no volvió a trepar a un ensogado. Ese período no fue sólo de vacaciones

y entrenamiento: debió pasar 44 días en un centro de detención de su ciudad natal por haber incumplido los términos del arresto domiciliario que se le fijó por un incidente vial.

El 5 de noviembre de 2020, Davis, a bordo de un Lamborghini Urus, pasó un semáforo en rojo, chocó contra un Toyota Solara en el cruce de los bulevares Martin Luther King Jr. y Washington en el centro de Baltimore y luego se estrelló contra la reja de un minimercado. Cuatro ocupantes del Toyota (entre ellos, una mujer embarazada) resultaron heridos, pero él no los asistió sino que abandonó inmediatamente el lugar.

En febrero de 2023, se declaró culpable y fue sentenciado a una pena de tres años de prisión en suspenso y 90 días de arresto domiciliario además de 200 horas de servicio comunitario. El arresto domiciliario debía cumplirlo en la casa de su entrenador Calvin Ford, pero a los pocos días abandonó la vivienda y se instaló primero en un hotel y luego en un altillo ubicado en un complejo residencial de Locust Point, en el sur de Baltimore. Al detectar el incumplimiento, Althea Handy, la jueza que lo había sentenciado, le revocó el beneficio y lo obligó a completar los 90 días de arresto en un centro de detención.

Aquel no fue el primer contacto con el sistema judicial estadounidense del campeón, quien también se vio involucrado en situaciones de agresión callejera y de violencia machista contra Andretta Smothers, su ex pareja y madre de su hija mayor, Gervanni. Si bien ninguno de esos hechos llegó al juicio, todos generaron obstáculos en su carrera y le valieron múltiples cuestionamientos.

Ajeno a ese ruido Davis, de 29 años, se mostró risueño, jocoso y más locuaz que de costumbre desde que llegó el martes a Las Vegas, donde muchos ya especulan con un duelo de unificación antes de fin de año con el ucraniano Vasiliy Lomachenko, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, o con el estadounidense Shakur Stevenson, monarca del CMB. Para ello deberá superar primero el reto que le presentará Martin.

## Libreta de polideportivo

Automovilismo

### Schumacher quiere volver a la Fórmula 1

El alemán Mick Schumacher, hijo de Michael y piloto de Alpine, reconoció que no es un entusiasta de las 24 Horas de Le Mans, carrera en la que se estrenará hoy, pero que demostró que está preparado para volver a la Fórmula tras correr con Haas en 2021 y 2022.

Tenis

#### Roland Garros superó un récord de público

Roland Garros registró un récord de asistencia de 657.080 espectadores y más de 7 millones de televidentes para la final masculina entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. El número de espectadores se incrementó en un 6,6 por ciento con respecto al año anterior.

Golf

### Woods no superó el corte y se quedó afuera

Tiger Woods no pasó el corte del Abierto de Estados Unidos en Pinehurst al completar la segunda ronda en 73 golpes, tres sobre el par, para un total de 147, siete sobre el par. Emiliano Grillo lo superó con 142 tras una vuelta de 72.

Ajedrez

#### El argentino Oro va por un logro histórico

Faustino Oro puede quedar hoy en la historia. Con apenas 10 años, si gana su última partida en el Festival de Madrid, se convertirá en el maestro internacional más joven de todos los tiempos. El pibe no para de crecer.

#### La TV

#### 8.55 ESPN 2

#### MOTOCICLISMO

SUPERBIKE

GP de Emilia Romagna. La primera carrera de la cuarta fecha. En vivo.

#### 10.45 TNT SPORTS FUTBOL

TORNEO FEMENINO

Boca-San Lorenzo. La 13ª fecha del Torneo Apertura. En vivo.

#### 11.30 TYC SPORTS

#### BASQUTEBOL

LIGA NACIONAL

San Lorenzo-Boca. Los playoffs de los cuartos de final. En vivo.

#### 12.30 ESPN 4

#### TENIS

ROLAND GARROS El resumen. En vivo.

#### 13.00 ESPN 2

GOLF

ABIERTO DE ESTADOS UNIDOS La tercera ronda. En vivo.

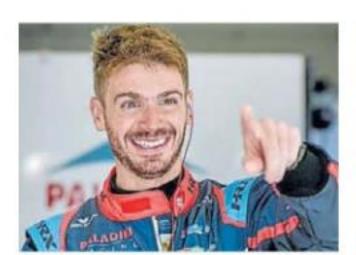

**Juan Angel Rosso** 

### 13.30 TYC SPORTS AUTOMOVILISMO

CARBURANDO TCR Sudamericano. En vivo.

#### 14.30 ESPN 4

#### BOXEO ESPN KNOCKOUT

Chris Billiam Smith (Inglaterra)-Richard Riakporhe (Inglaterra). Por el título crucero OMB. Desde Londres, Inglaterra. En vivo.

#### 15.00 TV PUBLICA AUTOMOVILISMO

TURISMO CARRETERA

La séptima fecha. La categoría argentina más popular comienza su acción. La clasificación. Desde Rafaela. En vivo.

#### 15.45 ESPN 3

#### RUGBY

SUPER RUGBY AMERICAS
Pampas-Dogos. La final. En vivo.

#### 22.00 TYC SPORTS BOXEO

#### BOXEO DE PRIMERA

Braian Argüello-Maximiliano Robledo por los títulos latino AMB y sudamericano pluma, Leandro Blanc-Joel Contreras por el título argentino pluma vacante y Mercedes Reyna-Agustina Vázquez por el título argentino mínimo vacante. En vivo.

#### **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**



# CENTRO EDUCATIVO EN ITALIA UN PABELLÓN INCLUSIVO

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





# SIMPLICITY

Un lugar para elegir.



MAQUILLAJES . FRAGANCIAS . HOGAR Y DECO CUIDADO PERSONAL. ELECTRO BELLEZA. REGALERÍA













**EN TODAS LAS SUCURSALES** SIMPLICITY DE ARGENTINA

**DE LUNES A MIÉRCOLES** 

Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @









ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Fúnebres

#### **Fúnebres**

#### Sepelios y Participaciones

BAIRES, Berta (Q.E.P.D) Falleció el 14-06-2024. Ricardo Kirschbaum, Ricardo Roa, Ignacio Miri, Héctor Gambini, Daniel Fernandez Canedo, Alejandro Bo-Van rensztein, Eduardo Gonzalo Abascal, Pablo Vaca, Leandro Pérez, Guillermo Kellmer, Pablo Blanco, Silvia Fesquet, Diana Baccaro, Walter Sebastián Clemente, Vicente Dagnino, Emesto Jackson, Eduardo Paladini, Luis Vin-Horacio Convertini, Walter

Matilde

Pablo Sigal, Santiago Gómez,

Martin Voogd, Marcelo Cantelmi,

Pablo Biffi, Claudio Aliscioni, Sil-

via Naishtat y Santiago Gómez

lamentan el fallecimiento de la madre de Miguel Wiñazki, abue-

la de Nicolás Wiñazki y los

acompañan en este momento

Fabian Bosoer, Pablo

Sánchez,

Scholz,

BAIRES, Berta (Q.E.P.D) Falleció el 14-06-2024. Todos los compañeros de la redacción del diario Clarín acompañan a Miguel y Nicolás Wiñazki en este momento de profundo dolor.

†
PEREZ COMPANC, Gregorio.
(q.e.p.d.) - El directorio
de Pluspetrol participa con profundo dolor su fallecimiento,
acompaña a su familia en este
triste momento y ruega una oración en su memoria.

Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones





de profundo dolor.

Dominguez,

#### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubro (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

61

**EL GRAN** 

DIARIO

Clarín X

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁTU NUEVO HOGAR

CLARÍN CLASIFICADOS MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

Ingresando a receptoriaonline.clarin.com



#### Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



Inmuebles

#### **Clarín**grilla Nº 20.135 Se leerá un pensamiento de Nicolás Boileau-Despréaux (1ª parte).

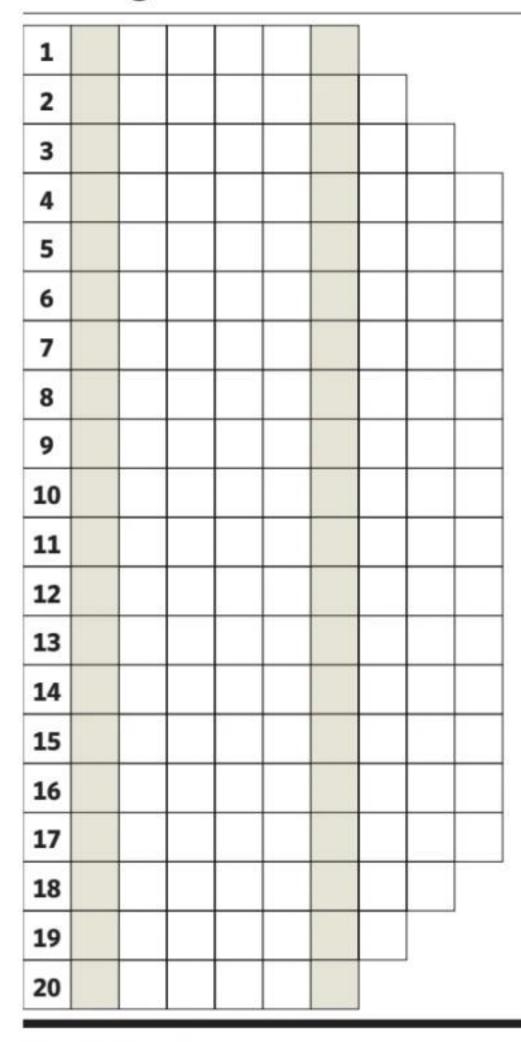

#### **Definiciones**

1 ► Matrimonio, casamiento; 2 ► Que tiene cualidades o apariencia de leche; 3 > Casa destinada para albergar peregrinos y pobres; 4 ▶ Que se mueve alternativamente a un lado y al otro; 5 ► Nocturno, relativo a la noche, o que se hace en ella; 6 ► Med. Especialista en osteopatía; 7 ▶ Conforme a razón. //Fig. Mediano, regular, bastante en calidad o en cantidad; 8 ➤ Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo.//Alboroto, tumulto; 9 ► (En un ~) Fig. En un instante; 10 ► De Camboya, país del Sudeste Asiático; 11 Dbra musical instrumental, para ser interpretada por una orquesta; 12 ▶ Deporte de los aficionados a correr en vehículo automóvil, especialmente en motocicleta; 13 > Perteneciente a la parte de la geología que estudia la formación de las montañas; 14 ► Hueso de la segunda fila del carpo; 15 ► Tela coloreada en forma de nubes; 16 ▶ Pozo perforado hasta un punto, generalmente a gran profundidad, en el que la presión del agua es tan grande que la hace subir hasta la superficie; 17 ▶ Persona que por profesión se dedica al estudio de los peces; 18 ► Granos que se siembran, exceptuados el trigo y la cebada; 19 ► Ajusticiar a una persona tumultuosamente o sin proceso; 20 ▶ También, a más de esto o aquello.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - ar - ba - ble - bo - cam - cán - ce - char - cho - ci ci - cio - co - da - da - de - en - es - for - gé - go - hos ic - la - lan - le - lin - llas - lo - lo - más - me - mén - mi - mo - mo - na - nal - ni - no - no - noc - nu - o - ó - or - os - os - pa - pi - ques - ra - ris - ro - rra - san - se sia - so - ta - tal - te - te - tia - tió - to - tur - un ya - zo.

#### Sudoku

Nº 6.828

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   | 7 | 3 |   |   | 2 | 6  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   | 3 |   | 6 |   |   | 9 |    |
|   |   |   | 4 |   | 2 | 7 |   |    |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   |    |
| 4 |   | 6 |   | 2 |   |   |   | 8  |
| 8 |   |   |   |   | 9 |   | 3 | 2  |
| 7 |   | * |   |   |   |   |   | 1  |
|   |   | 8 |   |   |   |   |   |    |
| 6 |   |   |   |   |   | 3 | 7 | 03 |

|   |   |   |   |   |   |   | 7  | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   | 3 |   | 7 |   | 1  | 2 |
|   |   |   |   | 9 |   | 0 | 6  |   |
| 2 | 5 |   |   |   | 1 |   | 3  | 6 |
|   |   |   |   |   | 2 |   |    | 8 |
|   | 6 |   |   |   | 3 |   | 5  |   |
|   | 9 |   |   |   | 6 |   | ./ | 1 |
|   |   | 8 |   |   |   | 5 |    |   |
| 1 |   | 3 |   |   |   |   | 8  | 4 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ALISĂIS CON<br>LA LIMA<br>MUY<br>PEQUEÑO       | <b></b>                                   | QUE TIENEN<br>FIN (FEM.)<br>DE MODO<br>INCORRECTO | <b></b>         | APÓCOPE<br>DE TUYO<br>HACE SU NI-<br>DO EL AVE | <b></b>                     | PUNTO EN<br>EL FÚTBOL<br>VASIJA<br>CON ASA | <b></b>                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L>                                             |                                           | +                                                 |                 | +                                              |                             | +                                          |                                         |
| CACAHUETE<br>LIVIDEZ                           | *                                         |                                                   |                 |                                                | ALUMINIO<br>FORMARÁ<br>ERAS | <b>→</b>                                   |                                         |
| <b>-</b>                                       |                                           |                                                   |                 |                                                | +                           |                                            | DE COLOR<br>QUE TIRA<br>A ROSA<br>(PL.) |
| FRAUDE,<br>DESFALCO                            |                                           | ARROJAR<br>QUE ENTONA<br>O VIGORIZA               | <b>→</b>        |                                                |                             |                                            | *                                       |
| L>                                             |                                           | +                                                 |                 |                                                |                             | COPIÓ<br>ACTIVIDADES<br>DE<br>OTRO         |                                         |
| DIOS GRIEGO<br>DE LOS<br>PASTORES<br>Y REBAÑOS | ESPOSO<br>DE ISIS<br>DIOS DE<br>LA GUERRA | <b>→</b>                                          |                 |                                                |                             | +                                          |                                         |
| L>                                             | +                                         |                                                   | JUNTA-<br>MENTE | <b>→</b>                                       |                             |                                            |                                         |
| SABROSA<br>FALTO DE<br>HUMEDAD                 | <b>→</b>                                  |                                                   | +               |                                                | ABREV.<br>DE IDEM<br>ASTATO | <b>→</b>                                   |                                         |
|                                                |                                           |                                                   |                 | AMARRÓ                                         | <b>→</b> *                  |                                            |                                         |
| POEMAS DE<br>14 VERSOS<br>ENDECASÍ-<br>LABOS   | *                                         |                                                   |                 |                                                |                             |                                            |                                         |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.827

#### Básico

| 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 |

#### Avanzado

| 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |

#### Claringrilla Nº 20.134

Un hombre con pereza es como un reloj sin cuerda. Jaime Balmes. Filósofo y teólogo

| ata | alán |   |   |   |   |   |   |     |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 1   | Α    | D | U | L | Т | 0 |   |     |   |
| 2   | 5    | í | N | Т | 0 | М | Α |     |   |
| 3   | Α    | C | н | Α | C | 0 | S | 0   |   |
| 4   | Α    | M | 0 | N | 1 | U | R | 0   |   |
| 5   | С    | 0 | М | P | 0 | N | E | R   |   |
| 6   | A    | R | В | 1 | Т | R | 1 | 0   |   |
| 7   | В    | A | R | Q | U | E | R | 0   |   |
| 8   | Α    | R | E | N | 1 | L | L | Α   |   |
| 9   | R    | 1 | C | Н | М | 0 | N | D   |   |
| 10  | P    | R | 0 | L | 1 | J | 0 |     |   |
| 11  | R    | E | N | Т | 1 | S | Т | Α   |   |
| 12  | Α    | S | P | 1 | R | 1 | N | Α   |   |
| 13  | Q    | U | Ε | R | Α | N | D | ĺ   |   |
| 14  | C    | A | R | A | N | С | Н | 0   | l |
| 15  | 0    | В | E | R | Т | U | R | A   |   |
| 16  | C    | 1 | Z | Α | Ñ | E | R | 0   |   |
| 17  | C    | Н | Α | P | E | R | Ó | N   |   |
| 18  | Q    | U | E | J | 1 | D | 0 | j e | 3 |
| 19  | ٧    | 1 | S | Ε | R | Α |   |     |   |
| 20  | P    | A | C | E | R |   |   |     |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Diminuto, maní, Al, palidez, tirar, estafa, Osiris, Pan, cama, rica, id, seco, ató, sonetos. Verticales. Limáis, Ares, mal, tónico, finitas, con, nidifica, tu, erará, At, taza, imitó, gol, rosados.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 88 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 80 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

### "Los jubilados y la nefasta herencia kirchnerista"

La jubilación, este es uno de los espinosos temas que tiene el gobierno actual. El sistema jubilatorio se encuentra quebrado. El responsable es el gobierno kirchnerista que, en forma increíblemente demagógica para comprar votos, permitió jubilarse a quienes no habían hecho los aportes correspondientes.

Son 4,4 millones en esas condiciones. Consecuencia, los jubilados sólo cobramos actualmente un monto desactualizado, casi la mitad de lo que deberíamos cobrar frente a la desvalorización del peso por inflación.

El sistema quebrado sólo recibe aportes de 1,4 aportantes activos por cada jubilado. Como la manta es terriblemente corta parece di-

fícil hacer justicia estableciendo que, los que no han aportado lo correspondiente, reciban solamente la parte proporcional a sus aportes.

Esto sería lo justo y así el sistema volvería a recuperarse. Sin embargo, esta solución es de imposible aplicación por el concepto de



"derechos anteriores adquiridos" por parte de estos indebidos beneficiados. Es parte importante de la nefasta herencia recibida por este gobierno, del anterior.

#### Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

#### Voces, reclamos y esperas de jubilados

· Con el pretexto de favorecer a los jubilados, una gran parte de los diputados de la oposición se han unido para subir el gasto público, volver al déficit fiscal y la inflación.

No quieren que a Milei le vaya bien, porque tienen miedo de quedar definitivamente fuera del sistema en el que obtienen beneficios a través de la corrupción. Por eso la casta se resiste tratando de desestabilizar al gobierno.

#### Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

 "He vetado ésta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. El 82% móvil era una ley de quiebra para el país y no lo puedo permitir". Estás fueron las palabras de Cristina Kirchner en el 2010 para justificar el veto. Como contrapartida, su gobierno hizo entrar miles de jubilados por la ven-

tana, sin importa de dónde sale la plata para pagarles.

Hoy el Congreso actúa al revés, establece una nueva fórmula de ajuste sin importar de dónde salen los fondos. Y no quiero decir que los jubilados no lo merezcan, merecen eso y mucho más, son años de gobiernos, en su mayoría peronistas y kirchneristas que vinieron perjudicándolos. Señor Presidente, fondos para los jubilados hay, sáquelos de la política y de las compras del Estado, pozos de corrupción segura.

#### Darío Díaz

dariodiazalb@gmail.com

 Cuando el Congreso, meses atrás, no le votó al Presidente la Ley "Bases...", el mismo parecía satisfecho al decir que ahora sabía quién era el enemigo. Ahora, luego de la media sanción a un proyecto de ley que mejoraría el ingreso de los jubilados, el Presidente dijo-furiosamente-que de aprobarse dicha ley, la vetaría. Los jubilados ahora podemos confirmar, entonces, que nuestro enemigo es el propio Presidente. Para el primer mandatario los jubilados somos materia estiercolizada, meramente responsables del déficit fiscal, a pesar de que, como en mi caso, aporté durante 40 años.

Creo que con shows y viajes no se gobierna un país. Hace falta cordura, sentido común, sensibilidad. Y no tener explosiones de carácter, más efectistas que efectivas.

#### José A. Managó

docmanago@gmail.com

· Las medidas tomadas por el Gobierno, que nada sabe de gestionar, sólo han favorecido el agio y la especulación de la casta y las aves de rapiña. Una inflación en picada de diciembre a la fecha a fuerza de recesión, achicar gastos, con un ajuste atroz, a costa del hambre y la desocupación del pueblo, pobres y jubilados. Caída de empleo, cierre de pymes y comercios, menos exportaciones y demanda en el mercado, con guarismos para cada uno de estos y otros ítems del 35% o más de deterioro. Un país parado.

Una sociedad condenada a sucumbir por el Decreto 70/23 y una Ley Bases que viola la Constitución. Un acuerdo inmoral y criminal entre el poder y las prepagas. Un poder legislativo traidor que cajonea todo, menos ese decreto opresor, que marginó al pueblo. Una Justicia que se expide en lo que le conviene, por sus antecedentes de poca moral y desapego al prójimo. Una economía estancada con aumento desmedidos de tarifas, impuestos y otros rubros, con sueldos y jubilaciones, lejos de alcanzar esos incrementos.

No puede seguir así el rumbo del país y en pocos meses esto va a ser peor que la crisis del 2001. Un Presidente absolutista que solo busca currícula en el exterior y Argentina que se hunda. Los aumentos que vienen al amparo del poder son criminales. La economía entró en un callejón sin salida. Basta, no mientan más son unos hipócritas, viles y desamorados.

#### Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

La medida económica que por DNU Milei imponía la movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados para lograr el "déficit cero" (que ya lleva 6 meses); es inconstitucional y avasalla impunemente los Derechos Humanos (de jerarquía constitucional en Argentina).

Y ello es así: 1) Al violar impunemente la Garantía Constitucional (Arts: 16-17 CN). 2) La Convención Interamericana sobre Protección Derechos Humanos de las Personas Mayores de raigambre constitucional (consagrado en el Art: 75-inc .22 CN-3er párrafo). 3) Lo dispuesto expresamente en las leyes nacionales 27.360 y 27.700, que le otorgaron jerarquía constitucional. 4) Al hacer caso omiso a la Doctrina y Jurisprudencia Judicial reinante, que estableció, que los "haberes jubilatorios son prioritarios y primordiales", por ser los mismos de carácter "alimentario y asistencial. (Fallo: Cámara Contencioso Administrativo- Sala III- Provincia de Tucumán-Argentina).

Es de esperar que se paguen en tiempo y forma los haberes jubilatorios respetando 82% móvil, en forma mensual y teniendo en cuenta tanto el índice de inflación como el costo de la canasta básica familiar y se abone el correspondiente retroactivo actualizado que por ley corresponde.

#### Miguel Ángel González Fidani

miguelgfidani@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas o los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯













19°

16°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



#### **Pasiones Argentinas**

### Libros resucitados: ¿cuáles te llevarías al más allá?

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

Con ellas -amplía- aprendió la traición, la venganza, la amistad, la vida y la muerte. Pero antes, mucho antes de eso, debió encontrar-como Graham Greene en "La infancia perdida"la llave para girar en la cerradura: aprender a leer. Porque entonces los libros "empiezan a despertar un entusiasmo que tiene algo de adivinatorio, de revelación, de un mundo por descubrir".

A la vuelta de los años, Gusmán -con ocho decenios encima- se atreve a cambiar la trillada pregunta qué libro te llevarías a una isla desierta por qué libro te llevarías al más allá, a la resurrección. Habla de los libros resucitados, esos que "cada tanto no encontramos pero nunca se pierden". Esos a los que uno les concede la mayor de las lealtades: la relectura. Esos que pueden sobrevivir a mudanzas y divorcios.

"Qué sucede con la biblioteca cuando se produce una separación? Es como la libra de carne: ¿cómo separarla sin que se derramen

unas gotas de sangre? (...) Esos sentimientos que en las mudanzas nos dejan mudos, cuando ya no podemos aferrarnos al libro que era nuestro pero que, sin ninguna lógica ni legalidad, ahora es del otro".

Gusmán -librero en su juventud- habla de "su reserva textual", de los libros que pese a todo siempre están dando vueltas por la mesa de luz.

En su caso, Rojo y Negro, Crimen y Castigo, Viaje al fin de la noche, Ferdydurke...

¿Y en el nuestro? ¿Cuántos podríamos poner en el equipaje para llevar al más allá?

Flaubert sostenía que son cinco o seis los que habría que releer todos los días y al resto "conocerlos y nada más".

Su Madame Bovary, por caso, seguro estaría en mi mochila, junto a Ana Karenina, El extranjero, Patria, Bomarzo, Las Flores del mal y tal vez este de Gusmán, melancólico y alegre, por ese tironeo suave hacia el barrio, la niñez y la primera biblioteca, porque-como dice él-"un día fui yo quien cruzó el puente y dejó atrás Avellaneda. Al menos eso creía".

CRIST

Escribir es dejar huella

YO, MATÍAS Por Sendra

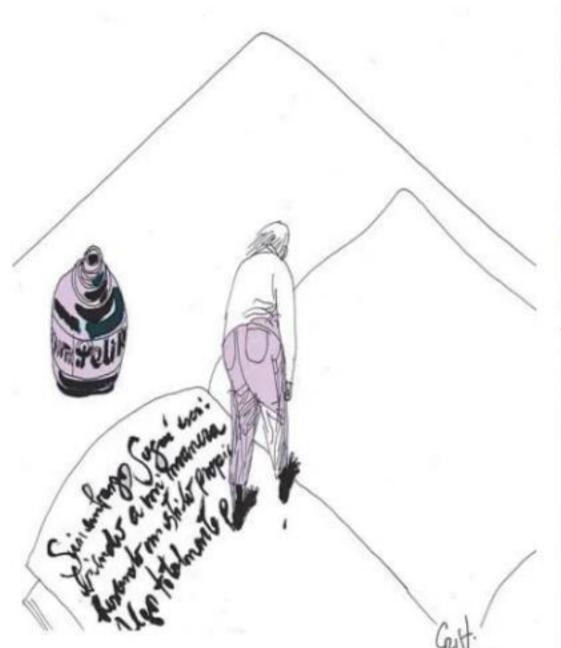

e hizo buen lector porque no sa-

bía bailar. Y tal vez por eso nunca

pisó el Club Regatas, rarísimo para

un pibe de Avellaneda de aquella

época. ¿Qué adolescente de este la-

do del Riachuelo no bailó su primer lento en el

Regatas, una de las cunas del remo argenti-

no? En la década del '70 el club llegó a tener

más de 80 botes, pero poco a poco los reme-

ros se esfumaron por la contaminación de las

aguas, como también empezaron a apagarse

las luces amarillas de aquellos bailes memora-

bles que llegaban a reunir a más de 15 mil jóve-

nes por noche. Los de mi cuadra, por ejemplo,

solíamos ir en malón, siempre con una "ma-

dre de guardia", la señora que se sentaba allá

en el fondo y nos espiaba de lejos. Esos bailes,

que comenzaron en los años '40 y terminaron

en los '80, marcaron muchas juventudes. Pe-

El escritor y psicoanalista Luis Gusmán

cuenta en su "Avellaneda profana" que se abra-

zó a los libros porque no sabía bailar. Y que las

letras de tango fueron su primera biblioteca.

ro no es ese el punto ahora.









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

